

Comienzan los Juegos
Paralímpicos de París, en
los que participarán 4.400
atletas en 22 disciplinas.
La delegación colombiana
está conformada por
78 deportistas, la más
numerosa que ha tenido
el país. / Deportes p. 21







## EL ESPECTADOR

BOGOTÁ COLOMBIA FUNDADO EN 1887 Nº 40.188 28 DE AGOSTO DE 2024 24 PÁGINAS www.elespectador.com ISSN 01222856 \$2.200

7 708338 505312

## Sin vergüenza

Un mes después de las elecciones presidenciales en Venezuela, Nicolás Maduro sigue aferrado al poder a punta de trampas: no quiere mostrar las actas electorales, su círculo se radicaliza y despliega una andanada represiva de tal magnitud, que arrastra no solo al país al caos sino que hunde cualquier intento mediador. ¿Hasta cuándo? / Tema del día p. 2



Nicolás Maduro hizo cambios ministeriales. Le dio a su vicepresidenta Delcy Rodríguez la titularidad del Ministerio de Petróleo y nombró a Diosdado Cabello como ministro del Interior. / EFE

### Continúa el proceso contra Uribe

El magistrado Manuel Antonio Merchán, del Tribunal Superior de Bogotá, rechazó la solicitud de nulidad presentada por la defensa del exmandatario en el proceso por soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal. Lo que sigue en el caso. / Judicial p. 3

### "Pacto de crédito"

El presidente Petro desistió de las polémicas inversiones forzosas y anunció que, en una reunión con Asobancaria y ejecutivos de la banca privada, se llegó a un acuerdo para aumentar en \$55 billones el cupo de crédito destinado a sectores como vivienda y turismo. / Política p. 6

### Se demorará el deprimido de la 72

Leonidas Narváez, gerente del Metro de Bogotá, habló de los incumplimientos que generaron los retrasos en la obra y de las dudas que rodean los recientes informes de los trabajos de la primera línea, así como de los avances en los diferentes frentes en los que trabajan. / Bogotá p. 8

### El abogado de Machado se suma a la lista de detenidos en Venezuela

Perkins Rocha, abogado de María Corina Machado y uno de los voceros de la oposición venezolana, fue detenido el martes por personas no identificadas, según informó la Plataforma Unitaria Democrática (PUD). El país ya contabiliza 2.400 detenidos, según cifras de grupos de derechos humanos en Venezuela.

Entre los arrestados también figuran más de 100 activistas opositores acusados de colaborar con Machado y el candidato Edmundo González Urrutia durante la época electoral. Seis colaboradores de confianza de la opositora, entre ellos Magalli Meda -su jefa de campaña-,

se encuentran refugiados en la embajada de Argentina, administrada ahora por Brasil.

"Pretenden doblegarnos, desenfocarnos y aterrarnos. Nosotros seguimos adelante, por Perkins, por todos los presos y perseguidos, y por Venezuela entera. Seremos libres", expresó Machado.

Maduro blindó su gabinete antes de la marcha opositora de hoy en Venezuela: nombró a Diosdado Cabello como ministro del Interior.

## Temadeldía

CAMILO GÓMEZ **FORERO** 

cgomez@elespectador.com @camilogomez8

El "capítulo final" de Nicolás Maduro ha cambiado tantas veces de nombre como de tácticas y protagonistas. Comenzó a escribirse el 14 de abril de 2013, cuando fue declarado ganador de las elecciones contra el opositor Henrique Capriles por una ínfima diferencia. En ese entonces se exigió un reconteo y se convocó a la población a desconocer el todavía dudoso resultado con un "cacerolazo" masivo "que se oiga en todo el mundo". No funcionó.

El "cacerolazo" se encontró pronto con los mecanismos de represión del gobierno, que ha ido perfeccionando a lo largo de la década. Los medios de comunicación entonces, como en 2024, se vieron amenazados por Maduro y más de 150 personas fueron detenidas en solo los primeros dos días --en el último mes de la actual crisis se reportan más de 2.400 arrestos-. La intensidad de ese clamor popular se mermó casi de inmediato y a Capriles, el ícono emergente, le cayeron encima por cancelar las movilizaciones al tercer día.

"A él lo acusaron de no tener la valentía de sacar a la gente a la calle. Sin embargo, lo que pasa es que la oposición no tenía las actas para demostrar un eventual fraude y, al no tener eso, como sí se tienen ahora, Capriles optó por no generar un baño de sangre sin tener los elementos para reclamar. Así que fue un acto de responsabilidad, que no fue aplaudido por los sectores más radicales", dice el periodista venezolano Txomin Las Heras.

Capriles fue reemplazado así por una figura mucho más radical: Leopoldo López surgió en 2014 con la idea de que la solución estaba en las calles. Convocó a una marcha para el 23 de enero, fecha histórica para el país, a la que bautizaron como "La salida" -otro nombre para el capítulo final-. Maduro, ya entrenado en mecanismos de supervivencia para evitar la caída de su régimen, ordenó el arresto de López, quien asumiendo una figura de mártir se entregó a las autoridades.

La gente no quería que eso pasara, que se entregara, pero él insistió. Lo acompañaron hasta la sede de la Guardia Nacional Bolivariana y no pensaban dejarlo pasar, hasta que él, como Moisés, abrió a su mar de seguidores con una frase lapidaria: "Si

Venezuela: un mes de crisis

### La experiencia acumulada de las "ofensivas finales" contra Maduro

Esta es la sexta ocasión en poco más de una década en la que la oposición venezolana promete el final de Nicolás Maduro, quien aunque tiene el marcador a favor, ve agotadas sus maniobras para sobrevivir.

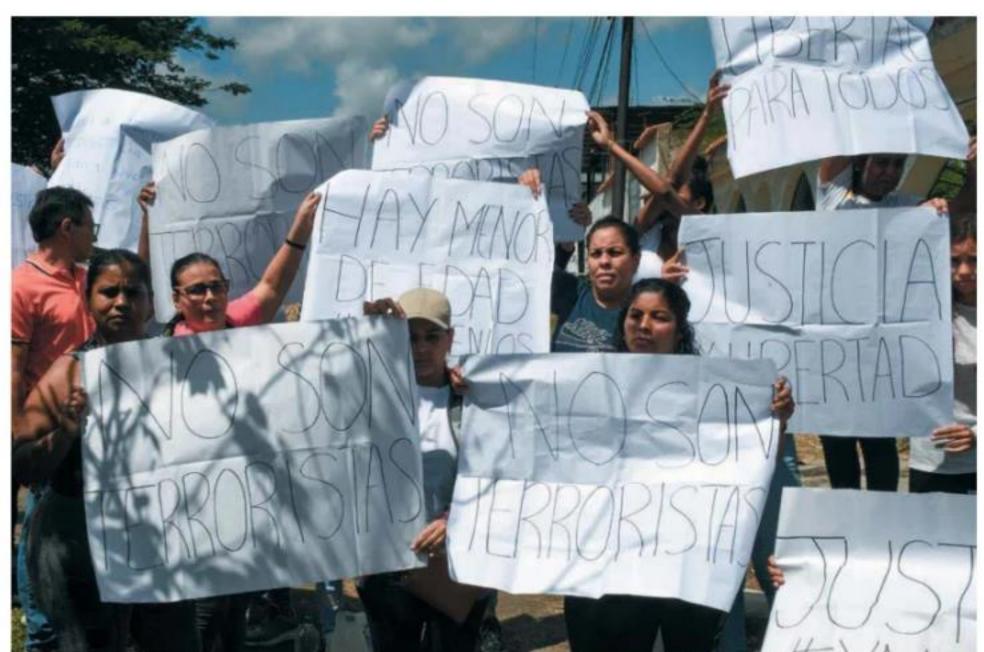

Familiares de detenidos sostienen carteles que claman por justicia, cerca de la cárcel de Tocuyito. / AP.

la gente, para despertar a Venezuela, entonces habrá valido la pena", dijo el 18 de febrero de ese año. Lo denominaron "El Viacrucis de Leopoldo". No lo valió. Lo que siguió fue una ola de enfrentamientos entre opositores y chavistas por meses, así como paros de varias industrias y represión en universidades. Para junio, el país ya registraba 43 muertos más, 500 heridos y 2.000 detenidos. López se quedó en la cárcel durante varios años.

"Estaba en Venezuela, y recuerdo estar en contra de esa actitud de Leopoldo. Fue un error estratégico lanzarse a una ruta de protestas para salir del gobierno, porque la oposición estaba en un proceso de fortalecimiento de su unidad y eso la dividió. Si se hubiera mantenido la unidad, la oposición hubiera podido tener mejores resultados", contó Las Heras.

Si la calle no dio resultados, había que probar de nuevo con las urnas. O eso fue lo que pensó la oposición en 2015. Consiguieron la victoria mi arresto sirve para despertar a en las elecciones parlamentarias al hacerse con 112 de los 167 escaños de la Asamblea Nacional, Maduro contraatacó: el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ya bajo su control, declaró en desacato al Parlamento por la supuesta compra de votos por parte de tres diputados del estado Amazonas.

Eso provocó que se mezclaran dos ideas: la calle y las urnas. Se recogieron firmas para un referéndum revocatorio y se cumplieron las reglas, pero el Consejo Nacional Electoral descartó la posibilidad. Así nació la "Toma de Venezuela".

La "furia bolivariana" de Maduro ha dejado más de 24 muertos, 2.400 detenidos, incluidos 12 periodistas, medios censurados y controles callejeros que atemorizan a la población.

otra muestra de presión social que terminó en arrestos, violencia y muerte. En 2017, el TSJ consumó el golpe definitivo: asumió las funciones legislativas y les quitó la inmunidad a los parlamentarios de la Asamblea de 2015.

La ira estalló: surgieron las "guarimbas", unas barricadas de resistencia callejera que se enfrentaron a las fuerzas estatales, apoyadas por fuerzas paramilitares conocidas como los "colectivos". Tras dos meses de protestas, miles de heridos v detenidos, Maduro, casi asfixiado, jugó su siguiente carta: instaló una Asamblea Constituyente para reescribir la Constitución a su antojo. Para muchos la historia se dio por terminada.

Dos años después, un nuevo 23 de enero, surgió un nuevo líder con otro enfoque: Juan Guaidó, el presidente más joven en la historia de un Parlamento no reconocido por el Ejecutivo, asumió un interinato reconocido por más de 50 países. La comunidad internacional intervino. Hubo el "cerco diplomático". La crisis se salió de las fronteras y Heras.

se sumó otro componente: se llamó a las fuerzas armadas a la movilización civil. La convocatoria y la presión exterior, sin embargo, no cumplieron con las expectativas, y el gobierno de Guaidó se vino abajo tras la llamada "Operación Libertad", otro nombre más.

La década que antecede a la actual crisis en Venezuela puede verse bien como una serie de microprocesos fallidos para deshacerse de Maduro o también como un proceso mucho más amplio, en el que se han acumulado experiencias para dar una estocada final. Lo que queda hoy no es más que el fruto de todos los errores aprendidos: María Corina Machado y Edmundo González han ofrecido una combinación única: la unión de la oposición, sin importar la figura al frente; liderazgo, pero sin martirios; rigidez, aunque con diplomacia; movilización social, aunque más inteligente y discreta; presión internacional, pero sin asfixiar a la población y cerrar canales diplomáticos, y, especialmente, contar con el material probatorio: las actas.

Para la oposición, que saldrá este miércoles a las calles, el capítulo final de Maduro sigue escribiéndose con más condiciones a su favor. Cada barrera se convierte en algo a su favor. Incluso esa ventana de cinco meses hasta la investidura del nuevo presidente, que antes se veía como un período del que el gobierno sacaría provecho, juega para su suerte. "Es Maduro quien necesita esa legitimidad y posesionarse ya", dice Las Heras. El martes, Maduro nombró a Diosdado Cabello como ministro del Interior, cartera encargada de la agenda represiva, lo que para el venezolano es un indicativo de que en el gobierno, aunque quieran parecer fuertes, están "apiñados".

"El gobierno se ha atrincherado, pero al mismo tiempo está más débil que antes. La presión internacional está siendo muy fuerte, y le están haciendo mucho daño las posiciones adoptadas por la izquierda democrática, entre Petro, Lula y sobre todo Boric. Eso lo aísla mucho. Y, más importante, la oposición ha ganado desde el punto de vista narrativo. La discusión ya no es izquierda y derecha, sino dictadura y democracia", remata Las

### Por narcotráfico, piden condenar a embajador León Fredy Muñoz

El caso contra el excongresista y ahora embajador de Colombia en Nicaragua, León Fredy Muñoz, está en su recta final. Este martes, la Fiscalía le pidió a la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenar al político por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

El caso tiene su génesis en mayo de 2018, cuando Muñoz fue capturado en el aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro, Antioquia, por llevar en su maleta de mano una bolsa con 146 gramos de cocaína.

Dentro de la investigación que adelanta el alto tribunal, también se encontró una

segunda bolsa con cocaína en un maletín que permanecía en custodia judicial.

En los casi seis años de proceso, el embajador colombiano ha negado ante la Corte Suprema de Justicia toda responsabilidad por los presuntos delitos relacionados con el narcotráfico.

El caso tiene su génesis en mayo de 2018, cuando León Fredy Muñoz fue capturado en Antioquia.

## Judicial



El expresidente Uribe está acusado por los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal. / Óscar Pérez

Decisión del Tribunal Superior de Bogotá

### De nuevo cierran la puerta al archivo del caso Uribe

El magistrado Manuel Antonio Merchán, del Tribunal Superior de Bogotá, confirmó que la solicitud de nulidad por parte de la defensa del exmandatario no debe proceder. Con esto se deberán reagendar las audiencias preparatorias antes del juicio contra el líder del Centro Democrático.

### REDACCIÓN JUDICIAL

El proceso en contra del expresidente Alvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal deberá seguir su curso. Así lo determinó la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, a través del magistrado Manuel Antonio Merchán Gutiérrez, quien tenía sobre su escritorio una decisión crucial para el expediente: resolver un recurso que buscaba tumbar todo lo actuado en contra del exmandatario, una solicitud elevada por Jaime Granados Peña, abogado del líder natural del Centro Democrático. El Tribunal le cerró la puerta al pedido de la defensa, y ahora el siguiente paso será agendar las audiencias preparatorias contra el exsenador. Una vez terminen esas diligencias,

mer ocupante de la Casa de Nariño en enfrentar un juicio penal.

En la reciente decisión de segunda instancia del Tribunal, el magistrado Merchán Gutiérrez le dio la razón a la jueza Sandra Liliana Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, quien el pasado 24 de mayo, durante la audiencia de acusación en contra de Uribe Vélez, negó de plano la solicitud de nulidad que pidió el abogado Granados. En su decisión, el magistrado Merchán señaló que se confirma "lo que fue materia de apelación", es decir, la decisión de la jueza, mediante la cual se negó la solicitud de nulidad. "Contra esta decisión no procede recurso alguno", añadió el togado, con lo que no habrá nuevos trámites que puedan demorar el inicio del juicio. Además, señaló que no encontró ninguna irregularidad Uribe Vélez se convertirá en el pri- en el proceso de acusación contra el Villarreal acusó al líder opositor al exmandatario.

exmandatario, como aseguraba la defensa de Uribe Vélez.

Y es que, durante el comienzo de la diligencia de mayo pasado, cuando el entonces fiscal encargado del expediente, Gilberto Villarreal, acusó al también exsenador por esos tres delitos, el abogado Granados pidió tumbar de tajo todo el expediente, pero la jueza Heredia le bajó el pulgar. Para la defensa del expresidente no es posible rechazar de plano una solicitud de nulidad sin que se abra la puerta para sustentar ese requerimiento, pero aun así la jueza insistió en que no debía proceder, entre otras cosas, porque el proceso no puede sufrir demoras, teniendo en cuenta que la acción penal por los delitos que se le endilgan a Uribe Vélez prescribirá el 8 de octubre de 2025.

Los delitos por los que el fiscal

tienen que ver con su presunta participación en la utilización de abogados y emisarios que fueron enviados, al parecer por órdenes suyas, a algunos centros carcelarios para obtener testimonios a su favor en otros procesos relacionados con los presuntos vínculos de Uribe Vélez con el paramilitarismo. Uno de esos enviados, por ejemplo, habría sido su abogado Diego Cadena, quien también enfrenta un juicio por los mismoshechos, por fraude procesal y soborno, luego de supuestamente haber ofrecido dinero y asesorías gratuitas a exparamilitares para que cambiaran sus testimonios en contra de Uribe Vélez. La diligencia en contra del abogado, a quien le fue suspendida su tarjeta profesional durante tres años por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, está aplazada hasta el próximo 5 de noviembre.

Toda esta historia, resumida en pocas palabras, llevó a que la Corte Suprema de Justicia llamara a indagatoria al exmandatario en 2020 y, el 4 de agosto de ese año, la Sala de Instrucción del alto tribunal ordenara medida de a segura miento pre-

El magistrado Manuel Antonio Merchán no encontró incongruencias en la acusación de la Fiscalía ventiva y domiciliaria en contra del expresidente. Tan solo 12 días más tarde Uribe renunció al Senado, y el expediente fue a parar a los escritorios de fiscales bajo la administración de Francisco Barbosa, quienes, sin éxito, pidieron insistentemente precluir el proceso contra Uribe. Al menos dos juezas de conocimiento que revisaron el expediente le dijeron a la Fiscalía de Barbosa que su trabajo fue flojo y que debían seguir investigando.

El caso, entonces, cayó en manos de Gilberto Villarreal, quien acusó formalmente a Uribe por los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal ligados a esos hechos. El abogado Granados, entonces, no se quedó de brazos cruzados, pidió la nulidad y, cuando la jueza se la negó, interpuso una queja contra esa decisión ante el Tribunal Superior de Bogotá, que aceptó el recurso. Con esa decisión el jurista pudo sustentar por qué la defensa pedía que el expediente en contra de Uribe Vélez debía retroceder a la etapa de acusación. En primer lugar, el jurista argumentó que si era necesario volver a estudiar la solicitud de nulidad, no estaba claro si el exsenador fue acusado formalmente o no. Y, por otra parte, Granados manifestó que la Fiscalía cometió errores en la acusación, pues modificó "el núcleo fáctico de la imputación, pasando de dolo eventual a dolo directo".

Según la sustentación de la nulidad, cuando el expresidente fue llamado a indagatoria por la Corte Suprema, la primera instancia que lo investigó, el alto tribunal precisó que las conductas por las que hoy se encuentra imputado se habrían presentado con intención eventual. Es decir, que el expresidente, aunque no quería cometer delitos, debía conocer que sus actuaciones iban contra la ley. Sin embargo, el fiscal Villarreal acusó a Uribe Vélez de cometer esas irregularidades con intención directa, es decir, con pleno conocimiento de sus acciones. Es por esto que Granados solicitaba que se anulara esa parte del proceso, pues para él "resulta contradictorio (...). No se trata de una simple variación".

Así las cosas, la siguiente etapa serán las audiencias preparatorias, en las cuales se pondrán sobre la mesa las pruebas que serán debatidas en el juicio. Al cierre de esta edición esas diligencias no contaban con una fecha definida. Por suparte, la defensa del expresidente le dijo a este diario que respetará la decisión del Tribunal, pero no descarta la opción de interponer una tutela como último recurso para reversar el resultado. En todo caso, el expresidente deberá ir a juicio.

### Gobierno Petro acuerda decreto territorial con minga indígena

Justo ayer, cuando se cumplió una semana de la llegada a Bogotá de al menos 4.200 representantes de los pueblos indígenas, el presidente Gustavo Petro anunció que acordó con el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) la firma del decreto que denominan ATEA (Autoridades Territoriales Económico Ambiental).

Este instrumento, dice el CRIC, le permitirá solucionar problemáticas de su región, especialmente los que tienen que ver con los territorios, pues fortalece la gobernabilidad y la jurisdicción especial de los pueblos indígenas ante terceros. Jhoe Sauca, consejero mayor del CRIC, habló este martes con Colombia+20 y explicó que, aunque saludan el pronunciamiento del mandatario, estaban a la espera de la firma del decreto.

El movimiento campesino se mostró contrario al anuncio del decreto. La Agencia Nacional Campesina dijo que la propuesta del CRIC desconoce a otras comunidades excluidas, vulnerables y discriminadas.

De acuerdo con el CRIC, el decreto o mandato ATEA fortalece la gobernabilidad y la jurisdicción de los pueblos indígenas ante terceros.

## Colombia 20

Gobierno responde ante congelamiento en diálogos con disidencia

### "Acuerdos con Segunda Marquetalia deben cumplirse antes del 2026"

Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno en los diálogos de paz con la disidencia de las FARC comandada por Iván Márquez, trazó líneas rojas y aseguró que no es momento de dilatar la mesa.



JULIÁN RÍOS MONROY

rios@elespectador.com ajulianrios m

Luego de un primer ciclo de negociaciones prometedor, desarrollado a finales de junio, el proceso de paz con la Segunda Marquetalia entró en su primer congelamiento. En las últimas semanas, esta disidencia de las FARC, comandada por Iván Márquez, ha puesto de relieve algunos desacuerdos con la delegación del Gobierno Nacional, que llevaron a aplazar la segunda ronda de diálogos y a romper el canal de comunicaciones.

En entrevista con Colombia+20, el exmagistrado Armando Novoa, jefe negociador del Ejecutivo, explica los reveses de la negociación, y envía un mensaje certero al grupo ilegal: que el tiempo apremia y que la única forma de avanzar es sentarse en la mesa nuevamente.

#### ¿Cuál es la posición del gobierno sobre las declaraciones de la Segunda Marquetalia?

El Gobierno mantiene su voluntad firme de encontrar soluciones, a las violencias que afectan a los territorios, por la vía del diálogo, pero esa voluntad no puede ignorar que en recientes declaraciones del jefe negociador de la Segunda Marquetalia se ignoran por completo los avances logrados en el primer ciclo de negociaciones.

### ¿A qué avances se refiere?

En esas declaraciones no hay ninguna mención al compromiso de llevar a cabo el encuentro de las delegaciones con líderes de las comunidades en el municipio de Tumaco, ni el compromiso de la reunión para la integración de una subcomisión técnica que adelante el trabajo de la georreferenciación. Estos dos aspectos son parte central de los acuerdos tempranos de desescalamiento acordados en Caracas, y deben cumplirse.



Armando Novoa (der.), junto al Comisionado de Paz, Otty Patiño, al cierre del primer ciclo de diálogos. / EFE

#### ¿Qué pasa si no se avanza en esos compromisos?

El cumplimiento de esos compromisos hace parte de las condiciones para llevar a cabo el segundo ciclo en La Habana. El tiempo apremia, pero para el equipo negociador del Gobierno esto implica que los acuerdos para llegar a un fin del conflicto con esta agrupación deben concretarse antes del año 2026. No tiene sentido alguno que en una mesa se fije el horizonte para su terminación en un periodo de ocho años, pues ni la sociedad ni las comunidades afectadas en los territorios en donde tiene presencia la Segunda Marquetalia lo aceptarían. Es hora de avanzar y de cumplir lo acordado en el primer ciclo de conversaciones, no de dilatar los diálogos.

### La Segunda Marquetalia solicitó que se le retire la orden de captura a Iván Márquez. ¿Qué va a pasar con eso?

El consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño, tuvo oportunidad de referirse a esa situación. Ese tema en el primer ciclo no se Armando Novoa.

había examinado ni considerado. Allí habíamos hablado de unas garantías generales en donde no se incluía un aspecto tan sensible y de tanta entidad. El Gobierno tiene una posición muy clara al respecto: la ley 2272 del 2022 establece cuáles son las circunstancias en las que procede la suspensión de una orden de captura con fines de extradición, y nos atendremos tanto a lo que ha dicho Otty Patiño como al texto de la ley de paz total.

### ¿Para la Segunda Marquetalia esa suspensión es una condición para continuar dialogando?

No podemos tener condiciones inamovibles, menos en el caso de

No tiene sentido alguno que en una mesa se fije el horizonte para su terminación en un periodo de 8 años",

la Segunda Marquetalia, que han incurrido en una deserción a los Acuerdos de Paz de 2016. En ese momento, el tema se trató en detalle y se resolvió al final de ese proceso, no al principio, de tal manera que nos parece que esa es una condición antes de tiempo.

### Volvamos a la georreferenciación. ¿Se alcanzó a avanzar en eso?

La Delegación del Gobierno ha adelantado algunas actividades y estudios para presentarlos en la mesa. Uno de los temas principales que correspondía desarrollar desde el pasado 15 de julio fue avanzar en la georreferenciación, pero la Segunda Marquetalia, de manera unilateral, solicitó que se suspendieran esas conversaciones y no hemos vuelto a hablar del asunto. Esa es una de las actividades principales que tenemos pendientes para abordar en la reunión de Tumaco, que debe realizarse de la manera más pronta posible.

¿Por qué no se realizó la reunión?

Hemos tenido dificultades de carácter técnico para darles desarrollo a las actividades. Teníamos prevista una reunión para los días 23 y 24 de julio pasado en Tumaco, Nariño, con el propósito de socializar los avances del primer ciclo. Sin embargo, hubo allí una situación relacionada con las condiciones para la extracción de los jefes de la Segunda Marquetalia de sus campamentos, de sus áreas de influencia, y ya cuando pretendimos resolver el asunto, va estábamos sobre la fecha del evento de Tumaco.

#### Y luego de eso se dificultó la comunicación...

A partir de ese momento hemos perdido contacto con el jefe de la delegación de la Segunda Marquetalia (Walter Mendoza). Hemos podido hablar con algunos de los facilitadores designados, pero por supuesto, no es lo mismo; hemos estado en una situación de dificultades en razón a esa falta de comunicación.

#### Si se resuelven las dificultades, ¿qué temas van a abordar?

Tenemos que abordar asuntos que van desde los protocolos para asegurar que se cumpla estrictamente el compromiso de la Segunda Marquetalia de mantener un cese unilateral de fuegos frente al Estado y sus Fuerzas Armadas, hasta la definición más detallada de la agenda de negociación y otras actividades complementarias que hacen referencia a darle estabilidad al desarrollo de las conversaciones, pero claro, se entenderá que eso es posible siempre que se reúna la mesa, porque si no se reúne, no podemos ni avanzar.

### ¿Cuál es la expectativa del Gobierno con ese proceso de paz?

Para nosotros no tiene mucho sentido abordar estas conversaciones como si el correr del tiempo fuera indefinido e ilimitado. La primera regla que debemos tener en cuenta es no perder el tiempo, no porque sea una urgencia para la propia actividad del Gobierno adelantar esas conversaciones, sino porque necesitamos que haya mensajes claros de alivio a las comunidades de que esta mesa se restablezca y se puedan adoptar medidas que permitan que la gente en los territorios vea la diferencia de lo que significa una mesa de diálogos dentro de la lógica de la paz total, a que no exista una política de paz en los territorios. Yo enviaría un mensaje para que buscáramos, a través de todos los canales habilitados para el efecto, un diálogo inmediato, directo, sincero y, sobre todo, útil y ordenado.

### Petro y gobernador de Antioquia chocaron por paz total y Uribe

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, le respondió al presidente Gustavo Petro, luego de que el mandatario indicara que "un presidente antioqueño negoció con los peores criminales del país". Esto después de que el gobernador cuestionara la política de paz total.

"En el gobierno del presidente antioqueño

Álvaro Uribe los ciudadanos estaban seguros", le dijo el gobernador al primer mandatario.

La respuesta de Rendón llegó luego de un extenso mensaje que escribió el expresidente Álvaro Uribe, quien pese a no ser nombrado por Petro, defendió la gestión de sus dos períodos como jefe de Estado y

puso en duda las negociaciones de paz que se adelantan actualmente.

"Usted mismo (Petro), gracias a la política de nuestro gobierno, pudo recorrer el país sin pedir permiso a los paramilitares, cuyo propósito de asesinarlo lo frenó con autoridad el comisionado de Paz de la época", dijo.

El presidente Gustavo Petro escribió en su cuenta en X que "un presidente antioqueño negoció con los peores criminales del país".

## Política



LEONARDO BOTERO FERNÁNDEZ

lbotero@elespectador.com 

La radicación del proyecto de ley de jurisdicción agraria marca el inicio de la carrera del gobierno de Gustavo Petro por aprobar varios de sus proyectos claves. Este martes, en la Sala de la Constitución del Congreso, se presentó la propuesta que, según varias voces, es clave para el impulso de la reforma agraria, uno de los ejes de esta administración.

La presentación del proyecto que define, en 80 artículos, la filigrana del funcionamiento de la nueva jurisdicción se realizó luego de que en la sede del Ministerio del Interior se reuniera una parte significativa de los senadores del Pacto Histórico. Allí estuvieron no solo con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, sino también con las ministras de Justicia y Agricultura, Ángela María Buitrago y Martha Carvajalino, respectivamente, y el de Salud, Guillermo Jaramillo. También estuvo el viceministro de Empleo, Iván Jaramillo.

Los nombres de los presentes en la reunión dan pistas de lo que quiere presentar el Gobierno en el Congreso. El marcador empieza con la mencionada jurisdicción, perotambién están en fila la nueva reforma a la salud -que está próxima a ser presentada-, el trámite de la reforma laboral y otros proyectos como la reforma a los servicios públicos y un nuevo Código Minero.

Desde la bancada del Pacto Histórico, compuesta por casi 50 congresistas, se muestran prestos a dar la pelea por el programa gobiernista, pero las discusiones no serán fáciles. No es sino ver el caso de la jurisdicción agraria, cuya discusión empieza precedida por las advertencias de que con esta el Gobierno buscaría la "expropiación exprés", algo negado por las ministras de Agricultura y de Justicia.

Lo anterior se suma a que apenas se está descongelando la relación entre la bancada del Pacto y el Gobierno. Según una congresista de la bancada oficialista, en un principio el diálogo con el ministro Cristo no había sido fluido. Pocos días después de que se instalara la tercera legislatura de este Congreso, se hicieron evidentes grietas entre el Pacto Histórico y el Gobierno, particularmente con dos funcionarios: Cristo y la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Laura Sarabia.



Los ministros Ángela María Buitrago, Juan Fernando Cristo y Martha Carvajalino en la radicación de la jurisdicción agraria. / Ministerio Interior

El ministro del Interior ha dicho que es su prioridad

### Gobierno Petro aceleró el trámite de su agenda con la jurisdicción agraria

En el Congreso ya fue radicado uno de los proyectos bandera del Gobierno en esta legislatura, que será seguido por otros como la reforma a la salud y a los servicios públicos. La bancada del Pacto Histórico manifiesta que, pese al apoyo que da a esas iniciativas, no había sido tenida en cuenta para definirlas.

representantes dijeron a El Espectador que parecía que dichos funcionarios habrían priorizado sus intereses personales, así se distanciaran de los del Gobierno. También que el Gobierno no les estaba dando representación en algunas entidades territoriales. Y, por último, aseguraron que no estaban siendo incluidos en la ruta para la presentación de las reformas.

Esas brechas empezaron a ceder el 20 de agosto, cuando un grupo de senadores se reunieron con Sarabia. Asimismo, este martes, cuando la mayoría de los senadores de la coalición petrista estuvieron en la sede del Ministerio del Interior.

Al respecto, Clara López señala que ha habido una "reconducción" en la relación entre el Gobierno y el Pacto en el Congreso: "Ahora hay una conversación más fluida v las En ese momento, senadores y reuniones que hemos tenido con la próximos días.

directora del Dapre y con el ministro son una demostración de esto". En ese sentido, el senador Robert Daza, originario de Nariño, resalta que, a su juicio, ha habido una "reflexión sobre la relación con la bancada del Pacto Histórico".

Así también lo expresa la senadora Martha Peralta, quien dice que la relación con los voceros del Gobierno es buena. Sin embargo,

La reforma a la salud, otra de las banderas de Petro, está a la espera de un aval fiscal del Ministerio de Hacienda para ser radicada en los

manifiesta que se le "ha hecho la claridad de que no quiere decir que porque esta sea la bancada firme, la leal, latenga que dejar de último o no prestarle atención".

En todo caso, ese descongelamiento de la tensión se evidenció en el proyecto que se presentó este martes, que define toda la filigrana de la nueva jurisdicción agraria, que busca que jueces especializados resuelvan los conflictos de tierras, y para la que ya se habían aprobado una reforma constitucional y una ley estatutaria.

Lo anterior no significa que el camino esté despejado. Como se dijo, ya la oposición ha manifestado su preocupación con el proyecto, diciendo que con este el Gobierno promoverá la expropiación administrativa "exprés", que fue tumbada por la Corte Constitucional en el Plan Nacional de Desarrollo. Al ría su llegada a 2026.

respecto, la ministra Buitrago fue enfática en decir que en el articulado no se contempla el tema.

Pero la discusión también es espinosa para otra de las banderas del Gobierno: la reforma a la salud. Desde hace va varias semanas se conocen detalles, como que el borrador no supera los 50 artículos (aún pendientes por conocerse).

Según dijo una senadora del Pacto, la reforma no se presentará esta semana, como se llegó a decir, por dos razones: primera, que se está a la espera de que el Ministerio de Hacienda dé el aval fiscal del mismo. Y segunda, que no se ha definido si será una ley ordinaria o una estatutaria. No se trata de una discusión menor, porque de ello dependerá por cuál comisión se presenta. En el caso de que sea una ordinaria, aterrizaría en la Comisión Séptima.

Por último, el otro tema que mueve la agenda del Gobierno por estos días es el del Presupuesto General. Para 2025, el Gobierno espera que el Congreso apruebe \$523 billones, de los que \$12 billones se completarían a través de una ley de financiamiento, equiparable con una reforma tributaria.

En todo caso, el camino no está resuelto. Además de enfrentarse a una férrea oposición, el Gobierno deberá fortalecer su relación con el Pacto Histórico, que será clave para la defensa del programa del Gobierno en las discusiones que se den en el Capitolio. Mientras tanto, esta bancada aún exige que haya una mayor interlocución con ella para impulsar la agenda de una legislatura en la que el "Gobierno del cambio" busca ganar el pulso con la oposición, algo que fortalece-

### Petro lanzó pullas a Ortega por crisis en Venezuela

El presidente Gustavo Petro se enfrascó en una discusión con Daniel Ortega este martes. El primer mandatario afirmó que su homólogo en Nicaragua los insultó a él y a Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, llamándolos "arrastrados" por su posición sobre Venezuela.

"Al menos no arrastro los derechos humanos del pueblo de mi país y menos los de mis compañeros de armas y de lucha contra las dictaduras", respondió el jefe de Estado colombiano a Ortega. El mandatario añadió

que estos comentarios vienen de Ortega solo porque quieren "una solución negociada pacífica y democrática en Venezuela". Él y Lula han insistido en que se deben entregar las actas que certifiquen la cuestionada reelección de Nicolás Maduro.

arrastro los derechos humanos del pueblo y de mis compañeros de armas y de lucha contra las dictaduras".

Presidente Gustavo Petro

### **Política**

Cupo de crédito aumentará 28 % en los próximos 18 meses

### Las inversiones forzosas ya no van

Después de 19 sesiones de concertación, el presidente Gustavo Petro llegó a un acuerdo con el sector financiero para espantar el fantasma de las inversiones forzosas a cambio de aumentar en \$55 billones el cupo de crédito para sectores como vivienda y turismo.

#### KAREN VANESSA QUINTERO

Tras la reunión con Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, y ejecutivos de la banca privada y pública, el presidente Gustavo Petro desistió de las polémicas inversiones forzosas e informó que hubo un acuerdo para destinar mayor crédito para las actividades productivas: vivienda e infraestructura, manufactura y transición energética, agricultura, economía popular y turismo.

Deestamaneraparecesaldadoun debate que arrancó desde mayo. En variasoportunidades, incluyendo la instalación del Congreso, el presidente dijo que aunque a los banqueros no les sonara, iba a insistir en las inversiones forzosas para reactivar la economía. Este mecanismo consiste, básicamente, en que los bancos usen sus depósitos (es decir, los ahorros de los clientes) para destinar créditos a un sector en particular, pero por obligación y sin considerar los criterios de rentabilidad y riesgo. Aunque este instrumento ya se ha usado en el país, actualmente solo sobrevive en la agricultura, con los llamados Títulos de Desarrollo Agropecuario (TDA).

Para que Petro dejara de lado esa idea fue necesario que la banca subiera su apuesta. En julio, Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, informó que el sector financiero había propuesto un paquete de \$35 billones, pero finalmente el incremento en crédito que se anunció este martes es de \$55 billones en los próximos 18 meses, pasando de los \$194 billones para este rubro en el último año y medio a \$249 billones en el siguiente.

El representante del gremio afirmó que este incremento no tiene precedente y destacó que no habrá inversiones forzosas, que los ahorros de los colombianos "nunca estuvieron en riesgo" y que aunque se usarán instrumentos financieros públicos y privados, los recursos se otorgarán con lógicas de mercado. "Desde el punto de vista de los inversionistas y de los ahorradores, es un mensaje positivo, un mensaje de confianza, que debe despejar las dudas que algunos han tejido alrededor de esta conversación".



Tras una reunión, el Gobierno y el sector financiero anunciaron un acuerdo para aumentar el crédito. / Presidencia

"pacto, una concertación, un acuerdo" entre los sectores público y privado después de varias reuniones, la primera de ellas en Manizales, en el foro de la reactivación económica. Malagón, quien meses atrás aseguró que las inversiones forzosas eran una "mala idea", celebró el llamado pacto nacional por el crédito y dijo que no nació de la nada, sino que es producto de 19 sesiones previas que permitieron afinar "los instrumentos, los números y la metodología", y que gracias a "este camino de diálogo" se podrá construir una sociedad más prospera.

Según informó el Gobierno, la reunión de este martes no será la última con los bancos, sino que se mantendrá la mesa para verificar que los objetivos planteados se cumplan y que los créditos lleguen. "Una señora que fabrique camisas, un señor productor de piña, una asociación de albañiles o de madres cabeza de familia de un barrio popular o un pequeño constructor en Colombia podrán recibir mucho más crédito del

explicó el presidente.

Los sectores incluidos en el acuerdo logrado con la banca, claramente, no fueron escogidos al azar, pues todos representan partes claves en el engranaje de la economía y, en casos puntuales, son parte de la visión de país que propuso el gobierno Petro.

Por ejemplo, la construcción (con la vivienda a bordo) y la industria (incluyendo la manufactura) son dos de los principales motores en la creación de empleo en el país. De acuerdo con cálculos de Fedesarrollo, estos dos grandes sectores, en conjunto con el comercio, responden por cerca del 50 % de la demanda de trabajo en Colombia. Y al mismo tiempo, estos tres renglones pesan casi el 33 % del PIB total en el país.

Sin embargo, tanto la vivienda como la industria (especialmente esta última) no están pasando por los mejores momentos. El año pasado la industria tuvo algunos de sus peores resultados en tiempos recientes y, a pesar de que pareciera haber tocado fondo, aún sigue registrando números rojos: para Petro lo describió como un que antes se venía asignando", el primer semestre registró una gobierno.

contracción del 3,9 %, de acuerdo con los datos del Producto Interno Bruto que publica el DANE.

El impulso en estos sectores responde, justamente, a la intención de alimentar el crecimiento del PIB, pero también de evitar problemas mayores en el mercado laboral nacional.

Por otra parte, el agro y el turismo son dos de las principales apuestas de la administración Petro para lograr una diversificación productiva de Colombia, que nos lleve a depender menos de las industrias extractivas (y sus pasivos ambientales) y hacia industrias más sostenibles.

En este punto, el acuerdo permite que el Gobierno se sume un triunfo y que el sector financiero respire con tranquilidad. Laura Sarabia, directora del Dapre y jefa de gabinete, afirmó que este es el primer resultado de la reunión de reactivación de Manizales. De todas formas, desde ya el presidente Petro anunció que habrá otro paquete de medidas, esta vez legislativas, para reactivar la economía colombiana v ponerle el acelerador a su plan de

### Los tres reveses de Murillo

En las últimas 12 horas el canciller Luis Gilberto Murillo se ha visto obligado a responder con jugadas en tres frentes claves de su gestión: el manejo de la crisis en Venezuela, la organización de la COP16 y la situación sin resolver sobre la impresión de pasaportes. Estas maniobras ocurren en un momento en que Colombia está bajo los reflectores de la mirada internacional.

Este martes, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, enfrentó un debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara por las alertas de seguridad de cara a la COP16, que tendrá lugar en 54 días. Los representantes exigieron saber a cuáles acuerdos se han llegado en los siete consejos de seguridad que se han desarrollado en el Valle del Cauca en estos meses, cómo robustecer la lucha contra la minería ilegal en los farallones y por qué la cifra de incautaciones de cocaína en el departamento este año es tan baja -3 kilogramos-.

Seis horas más tarde, el canciller firmó un memorando de entendimiento sobre el Plan Integral de Seguridad para la cumbre junto al jefe del Servicio de Seguridad de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Darío Conte. De acuerdo con Murillo, ya cinco jefes de Estado han confirmado su presencia al foro y recalcó que a los 6.000 efectivos que va se habían anunciado para Cali se sumarán otros 4.000.

Sobre las seis de la tarde se dio a conocer el resultado de la mesa de trabajo entre la Cancillería y la firma Thomas Greg & Sons, realizada en la Procuraduría, para abordar la polémica sobre la impresión de pasaportes, cuya solución debe encontrarse pronto, ya que el contrato actual que tiene el Ministerio y la empresa terminará el próximo 2 de octubre. En medio de las dudas sobre el futuro de la demanda que Thomas presentó contra el Gobierno, este martes se propuso que la firma continúe con la elaboración de libretas y actúe como asesora durante esta etapa de transición, mientras se implementa el nuevo modelo en el que la Imprenta Nacional asumiría la labor de manera permanente."El interés del Gobierno es que Thomas los acompañe en la implementación de ese nuevo modelo", confirmó el procurador delegado Ramiro Escandón.

El día, que comenzó agitado, luego de que el presidente Gustavo Petro le lanzara pullas a su homólogo en Nicaragua, Daniel Ortega, en medio de la crisis que se ha desatado tras las elecciones en Venezuela, terminó con la primera Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, en la que estuvo el primer mandatario. A la cita en la Casa de Nariño solo llegó el expresidente Ernesto Samper, además de los congresistas que integran la comisión, entre ellos Gloria Flórez (Pacto Histórico) y Paola Holguín (Centro Democrático).

### Al año mueren 110.000 personas por accidentes viales en A. Latina

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en América Latina y el Caribe mueren cada año cerca de 110.000 personas y más de cinco millones resultan heridas en accidentes viales.

"Los accidentes de tráfico son la principal causa de muerte en niños de entre cinco y 14 años, y la segunda en adultos jóvenes en

la región", informó la Organización. Además, advirtió que la seguridad vial debe ser prioridad para el desarrollo de las ciudades de América Latina, una de las

Una de las estrategias claves para reducir a la mitad el número de víctimas de los siniestros para 2030 se centra en

regiones más urbanizadas del mundo.

invertir en seguridad vial. Esto, dice la ONU, robustecería los vínculos sociales, económicos y ambientales tanto en zonas urbanas y periurbanas como en las rurales. También es esencial invertir en las calles para peatones y bicicletas, y un transporte público limpio, seguro y accesible descongestionaría las ciudades.

En la región, los accidentes de tráfico son la principal causa de muerte en niños de entre cinco y 14 años, y la segunda en adultos jóvenes.

## Vivir

Inteligencia Artificial

### Los detalles del Conpes del Gobierno para abordar la IA

El Gobierno Nacional mostró sus cartas sobre su plan para "aprovechar los beneficios y abordar los riesgos" de la Inteligencia Artificial. Para expertos, la falta de medidas en torno a la transparencia de los algoritmos y su uso por el sector público siguen siendo incertidumbre con el nuevo documento.



FERNÁN FORTICH RESTREPO

ffortich@elespectador.com @fernanfortichr

La Inteligencia Artificial (IA), puede describirse, de manera abreviada, como las diferentes formas en que científicos e ingenieros han logrado que los computadores hagan cosas que se consideraban reservadas para los humanos, tales como escribir ensayos o traducir textos complejos. Son herramientas que están experimentando una explosión. En el campo de la IA generativa, programas como ChatGPT o Gemini cuentan con sistemas y algoritmos que pueden "aprender y resolver problemas", de la misma forma en la que lo haría una persona. Incluso, ya están venciendo a personas en varios deportes, entre ellos el tenis de mesa.

El asombro y la preocupación que están generando estas tecnologías no son ajenos al gobierno colombiano que, en este momento, ajusta los últimos detalles de una política pública para abordar la IA en los próximos seis años (2024-2030).

Al revisar las 85 páginas que componen este documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), hay una pregunta latente que el Gobierno, para algunos expertos y organizaciones, a medias, intenta resolver: cómo utilizar tecnología para el desarrollo social y económico del país, sin que esta incremente las desigualdades sociales y que, en últimas, no se vuelva en contra de tamos blandos y mecanismos inno-

los colombianos.

Un Conpes, como explica Juan David Gutiérrez, profesor asociado de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes e investigador de la IA en la región, "es una política pública en la que se priorizan acciones para lograr ciertos objetivos. En el caso de la IA, que ya está teniendo impactos positivos y negativos, el Estado está viendo cómo puede ser un catalizador y un promotor de un ambiente que sea propicio para su desarrollo, pero también para impedir, en cierto grado, los daños que puede causar a los ciudadanos y a las empresas".

A grandes rasgos, el gobierno propone mejorar la toma de decisiones —a través de nuevas instancias y comités-, optimizar las plataformas tecnológicas para el uso de estas herramientas, aumentar la calidad de los datos y su representatividad, desarrollar el talento humano en el país y, frente a los daños causados por la IA, mejorar las instancias de monitoreo.

"Lo que se busca es generar las capacidades para la investigación, desarrollo, adopción y aprovechamiento ético y sostenible de sistemas de IA con el fin de impulsar la transformación social y económica de Colombia", se lee en el documento.

Algunas de las propuestas son la creación de un comité de expertos que fungirá como órgano para asesorar al Gobierno nacional, el desarrollo del plan nacional de Datacenter y del ecosistema computacional de IA y Big Data, y el fomento de mecanismos para brindar financiación a través de subvenciones, prés-



Presidente Petro durante la Cumbre Latinoamericana y del Caribe por la Inteligencia Artificial / Juan Diego Cano

vadores para proyectos de investigación en IA, entre otros.

Lo cierto es que el nuevo Conpes concluye que las estrategias que se tienen hasta ahora han sido "insuficientes" en términos de promover la investigación y el desarrollo de estas herramientas, además de la implementación y la transparencia en el sector público, entre otros ámbitos. Todo ocurre ante un panorama, al menos, preocupante, como la presente brecha digital que dificulta el acceso a internet (indispensable para acceder a estas herramientas).

Por ese motivo es que, según el Gobierno Nacional, existe la necesidad de una nueva apuesta que busca que el país no se quede atrás en la implementación y en el desarrollo de estas tecnologías. "Se trata de estudiar y aprehender a fondo la tecnología de vanguardia del mundo de hoy: la Inteligencia Artificial. Que no es más que el intelecto general de la Humanidad puesto en las máquinas para producir. El problema no está en hacer las máquinas, sino en ser parte del intelecto general de la Humanidad. Haremos ambas cosas", resumió el presidente Gustavo Petro, en un discurso reciente.

Pero, la gran pregunta sigue siendo cómo.

Según expertos, la nueva política no está teniendo en cuenta los efectos que está teniendo la IA en la democracia colombiana.

### Colombia, ¿potencia en la IA?

Uno de los puntos que más llama la atención de la apuesta del Gobierno es la intención de mejorar la implementación y el desarrollo de estas tecnologías, en un sector cada vez más competitivo. Solo en el entrenamiento de una de las herramientas más populares, GPT-4 de OpenAI, se estima que se invirtieron 78 millones de dólares para entrenarlo, mientras que el Gemini Ultra de Google costó 191 millones de dólares.

En contraste, de acuerdo con el Índice Latinoamericano de IA (ILIA) de la CELAC, y la Organización de Estados Americanos (OEA), en el país, si bien Colombia tiene una fuerte reglamentación en torno a estas tecnologías, no ha avanzado en crear un ambiente propicio para lainvestigación y el desarrollo (I+D). ¿Cómo espera el país competir?

"Los principales desafíos tienen que ver con la necesidad de fortalecer la inversión en I+D, la formación profesional especializada, especialmente de doctores en IA y en sus áreas afines, cuya proporción es baja en relación con el tamaño de la población, al compararla con los otros países de América Latina", indica Germán Peña, investigador del Centro de Investigación y Formación en Inteligencia Artificial (CinfonIA) y uno de los desarrolladores del ILIA.

Para enfrentar esto, el gobierno propone ofrecer una serie de estímulos fiscales para las empresas que desarrollen estas herramientas, mejorar la defensa de la propiedad intelectual, incentivar el uso de IA en investigaciones científicas, y financiar proyectos a través de convocatorias.

"Si bien es muy difícil competir frente a este tema".

con empresas de otros países, sobre todo de Estados Unidos o de China, existen mercados local y latinoamericano, en los que el sector privado colombiano puede ofrecer productos, entendiendo las necesidades propias. En ese aspecto es interesante a lo que se pueda aspirar", explica Gutiérrez, de la Universidad de los Andes.

Otro de los aspectos a los que le apuesta el Gobierno Nacional es a incrementar y mejorar el uso de estas tecnologías en el sector público. Para esto se creará un comité de expertos en la materia, y, además, se creará una guía para su implementación ética.

De hecho, en el uso de esta tecnología, el sector público colombiano sobresale en el contexto regional. "Lo que hemos podido encontrar es que, para 2023, Colombia contaba con más de 300 herramientas en el sector público, cuando en otros países como Chile solo tienen 100", explica Gutiérrez, de la U. de los Andes, quien ha investigado para la CELAC esta situación.

Entre las otras apuestas del Gobierno Nacional se destacan: priorizar conexiones a internet en zonas apartadas, fortalecer la infraestructura de datos y su calidad, y mejorar la protección de la propiedad intelectual. El objetivo es que, cada vez más, las herramientas de IA se conviertan en un activo de los sectores privado y público.

Por su parte, para las Fundaciones Karisma y Corona, uno de los "temas ausentes en el documento es el impacto de la IA sobre la democracia. Es relevante incluir en el documento un diagnóstico sobre IA y democracia, junto con propuestas que permitan generar acciones

### Nuevos cierres y desvíos nocturnos en la avenida Caracas

Si Usted es de los usuarios frecuentes de la Av. Caracas en horario nocturno. no dude en tomar nota de las siguientes medidas, adoptadas por la Alcaldía. Para seguir avanzando en las obras del Metro de Bogotá, la Secretaría de Movilidad autorizó esta semana dos nuevos desvíos en este importante corredor, que únicamente

regirán en horario nocturno. Desde las 10:00 p.m. hasta a las 5:00 a.m, entre las calles 24 y 26. Los cierres serán en el carril sur de la calzada norte de la calle 25A con av. Caracas y en la calzada sur de la calle 26, entre carrera 16 v av. Caracas.

Mientras se desarrollen las obras habrá cierres parciales de andenes y del separador

central durante las 24 horas, pero siempre se garantizará el paso peatonal, y no habrá afectaciones a las rutas zonales del SITP.

Consulte en nuestra edición web, sección Bogotá, para conocer más detalles de los desvíos de norte a sur y al nororiente, autorizados por el Distrito como parte del Plan de Manejo de Tránsito en este sector.

Mientras se desarrollen las obras habrá cierres parciales de andenes y del separador central durante las 24 horas.

## Bogotá

Estaba pactado para el 9 de octubre

### "Se espera que el deprimido de la calle 72 esté listo en diciembre": gerente de la Empresa Metro

Leonidas Narváez lleva tres años en la gerencia de la Empresa Metro, liderando la gestión del megaproyecto. En diálogo con El Espectador, aclaró dudas con respecto al incumplimiento del contratista, que generó un retraso en el deprimido de la calle 72. Además, expuso cómo serán las siguientes fases de la obra, entre ellas, la avenida Caracas.



CAMILO PARRA POLANCO

jparra@elespectador.com 

El avance de las obras de la primera Línea del Metro de Bogotá es, por estos días, un asunto que preocupa a la ciudadanía. No solo por el impacto que ya tiene en la vida cotidiana, sino por el temor de que los retrasos extiendan el "sacrificio" de las y los bogotanos. Recientes anuncios indican que obras como el deprimido de la 72 no cumplirá el plazo contractual pactado para el 9 de octubre. Esto se suma a las alertas por leves retrasos en el viaducto y a la incertidumbre por lo que sucederá en la Caracas, que ya está a punto de cerrar la estación Calle 63. A las dudas que rodean los recientes informes de la obra más importante de Bogotá, respondió Leonidas Narváez, gerente general de la Empresa Metro.

¿Cómo va la generalidad del proyecto Metro de Bogotá?

ción que hacemos, a julio, hay un avance del 36,41 % en todos sus componentes. Si bien, esa medición nos lleva a entender cuánto hemos avanzado y cuánto hemos desarrollado de la obra, no establece un proceso de cumplimiento del contrato de concesión. De los 29 hitos que constituyen toda la obra, ocho ya están terminados y nos faltan 21. Los tiempos de entrega no se han modificado, están desde el inicio del proceso de contratación, contabilizando desde la firma del contrato.

### Hace poco visitamos el deprimido de la 72 y había optimismo en terminarlo a tiempo, ¿qué pasó?

Seguimos con el optimismo, pero la realidad es contundente: el deprimido no se va a terminar para el 9 de octubre. Esta es una unidad de ejecución que tiene esa fecha y que no afecta a los demás hitos del contrato. Seguramente tardará unas semanas más, pero la dinámica continúa siendo la planificada en todos los frentes. Lo que pasó fue que el Consorcio Metro Línea 1 (chino) subcontrató a una firma portuguesa que no tuvo el adecuado El proyecto va bien. En la medi- rendimiento ni la capacidad de



Leonidas Narváez, gerente de la Empresa Metro de Bogotá, asegura que, pese a los retrasos, la obra se entregará a tiempo, en marzo de 2028./ Gustavo Torrijos

El 22 de mayo del 2025 debemos iniciar con las pruebas de los trenes, en un tramo del viaducto de 5.760 metros, entre patio-taller y la estación número 4.

ejecución. Aunque al inicio, esta obra tuvo tropiezos por hallazgos arqueológicos que retrasaron los trabajos casi tres meses, el plazo de octubre se pactó luego de superar estos inconvenientes. Desde enero pedimos cambio de subcontratista, lo que sucedió en julio.

### ¿Por qué no antes?

Esa es una decisión del concesionario. Nosotros y la interventoría solo podemos sugerir. Hicimos el debido seguimiento a la obra, identificamos las deficiencias y se las pusimos de presente. Ojalá se hubiera hecho dos meses antes. Cabe anotar que el intercambiador es una unidad independiente, soluciona un consemafórica de la 72 y la Caracas, que generaba trancón y no afecta a los demás frentes de obra.

### Y ahora, ¿cuándo se va a entregar?

La obra del deprimido tiene tres componentes: las obras a nivel, que corresponden a los conectores viales y al espacio público, que tenemos el compromiso de entregar a finales de septiembre; esas las terminaremos en el plazo y mitigarán el impacto en los comercios de la zona. Le sigue la parte deprimida vial, que pasa debajo de la Caracas y la 15, de las cuales nos falta cavar 30 metros de tierra, actividad que acabaremos unos días después del 9 de octubre. Por último, la obra que tiene la ruta crítica es la estación de bomflicto vehicular en la intersección beo que, cuando llueve, extrae

### Listo decreto para avanzar en el Distrito Aeroportuario Engativá

El Distrito Aeroportuario Engativá se convirtió en la primera acción estratégica del POT (AE) en obtener luz verde para comenzar a materializarse. Lo anterior, gracias al decreto que firmó el alcalde, Carlos Fernando Galán, para dar las facultades legales al operador urbano de Bogotá, RenoBo, y a la secretaría de Planeación, para estructurar el proyecto.

El Distrito Aeroportuario de Bogotá es una de las apuestas más ambiciosas de lo que será la Bogotá del futuro. Lo componen dos AE (Engativá y Fontibón), y su objetivo principal es el de establecer un bastión logístico y empresarial en los alrededores del aeropuerto El Dorado. Por el momento, la AE de Engativá es una de las 10 AE priorizadas que estaba más adelantada, por lo cual pudo ser adoptada y será implementada a través del decreto 290 de 2024. El ámbito del Distrito Aeroportuario Engativá comprende 393 hectáreas, ubicadas al norte y al nororiente del aeropuerto, que equivalen a más de tres veces la extensión del parque Simón Bolívar



Zona aeroportuaria / Archivo Particular.



Seguimos con el optimismo, pero la realidad es contundente: el deprimido no se va a terminar para el 9 de octubre.

las aguas de la zona deprimida al alcantarillado. Esta tomará unas semanas más de la fecha contractual, podría ser hasta finales de noviembre o inicios de diciembre. Sucede que sin esta estación no se puede poner en servicio el intercambiador vial.

#### ¿Cómo están los escenarios con este incumplimiento?

Antes de 30 días de la terminación del deprimido, el concesionario podrá comprar hasta 180 días de plazo. Cada día le cuesta hasta 15 salarios mínimos vigentes, es decir, casi \$20 millones el día de retraso, a partir del 10 de octubre. La determinación tiene que tomarla antes del 9 de septiembre. El otro escenario es que el consorcio considere no comprar plazo y la interventoría del Metro le otorgue un periodo de cura "razonable", que trata de compensar aquellos tiempos perdidos durante la ejecución y que no sean imputables al concesionario. Si en ese tiempo de cura terminan la obra, no hay problema. De lo contrario, habrá un proceso de incumplimiento en el que tendremos que otorgarle las garantías de defensa.

### Hubo alertas de retraso con el viaducto, ¿cómo va ese frente?

El viaducto hay mirarlo en todo su contexto. Está conformado

por cerca de 174 unidades de ejecución a lo largo de los 24 kilómetros. La fabricación de dovelas o vigas en 'U' y pilotes en el patio taller avanza a buen ritmo. en el recorrido del viaducto. Con corte al 23 de agosto tenemos 102 columnas construidas, 196 apoyos terminados totalmente y 66 capiteles. Hay un 9 % de desviación, lo cual no es alarmante. Se han instalado 2.620 pilotes, se tienen fabricadas 609 dovelas, se han instalado 18 para conformar dos vanos, y tenemos dos vigas lanzadoras operando y una en montaje. Dentro del plan de ejecución, que estamos analizando, el viaducto se va a terminar en el orden de lo planeado o antes.

#### ¿Cómo seguirán los otros frentes, en particular en la avenida Caracas, donde hay que trasladar elementos grandes y pesados?

En efecto, hay una gran preocupación de la ciudadanía, y nuestra, por el trabajo en la avenida Caracas, pero hemos tenido una prueba muy importante en la avenida Primero de Mayo, entre Compensar y el Hospital de Kennedy, en donde estamos trabajando en unas condiciones más estrechas, y hemos desarrollado actividades de ingeniería que han estado funcionando. Esto nos dice que en la Caracas vamos a tener unas actividades mucho más desarrolladas. Los planes de manejo de tráfico nos dicen que tenemos espacios para descongestionar. Este año veremos columnas con capiteles en la calle 26, y a principios del otro año tendremos la viga lanzadora allí.

#### ¿Cómo recibe el control político desde el Concejo de Bogotá?

El Concejo cumple su misión política, a la cual hemos tenido que someternos, y en este tiempo hemos dado las explicaciones que correspondensobre cómo va el proyecto. El cabildo sabe que hemos respondido a las inquietudes con transparencia y seguir é dando esas explicaciones en el Concejo, como en los últimos tres años.

### ¿Qué otros 'hitos' se cumplirán?

En septiembre del próximo año debe llegar el primer tren completo a Colombia y, en ese intervalo, vamos a cumplir seguramente dentro del primer semestre del próximo año de manera anticipada. El 22 de mayo del 2025 debemos iniciar las pruebas de los trenes, en un tramo de viaducto de 5.760 metros, entre el patio taller y la estación 4.

#### ¿Sí se logrará tener lista la primera línea del metro para marzo de 2028?

Sí, eso lo mantenemos. En septiembre 14 de 2027 se tiene que terminar la fase de construcción y ha de comenzar la marcha blanca, una marcha de pruebas en donde todo el sistema, no solo los trenes, tiene que cumplir con todos los protocolos de seguridad e iniciar operación en marzo de 2028.





601 423 2300

Guarda nuestro contacto en tu celular

Atención al cliente - Información sobre suscripciones - Servicios



## Negocios

#### REDACCIÓN NEGOCIOS, CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS

Este lunes, el Gobierno de Canadá adoptó aranceles contra las importaciones de vehículos eléctricos importados desde China. En concreto, se busca adoptar un impuesto adicional del 100 % (ya existe uno de 6,1 %) sobre los precios de los automóviles eléctricos provenientes del gigante asiático.

El Gobierno encabezado por el primer ministro, Justin Trudeau, aseguró que los aranceles a los vehículos eléctricos provenientes de China entrarán en vigor a partir del 1º de octubre de 2024, e incluirán a automóviles de pasajeros, camiones, autobuses y furgonetas de reparto eléctricos, y a algunos híbridos.

Así mismo, Canadá anunció un arancel adicional de 25 % a las importaciones de productos de acero y aluminio procedentes de China, que entrará en vigor a partir del 15 de octubre de 2024.

"China no respeta las mismas reglas que otros países", afirmó el primer ministro Justin Trudeau en una conferencia de prensa durante el anuncio de las medidas, en la que agregó que "debemos defender los empleos y los intereses canadienses".

Ante el "desafío" que suponen los productores chinos "que se benefician de políticas y prácticas desleales y contrarias al mercado", Canadá actúa "en concordancia con otras economías del mundo", sostuvo Trudeau.

### Aranceles, aranceles

Las medidas tomadas por Canadá se suman a las que ya han anunciado tanto Estados Unidos como la Unión Europea, en un intento por frenar la rápida expansión de los automóviles eléctricos chinos en estos mercados (que, a su vez, es en donde más está creciendo la electrificación del transporte particular).

La Comisión Europea impuso una serie de aranceles que, en promedio, supondrían la subida de 28 % en los precios al público de los vehículos fabricados en China que se comercialicen dentro de este bloque. Los cargos extra, que vienen siendo transitorios por el momento, se volverían permanentes a partir de noviembre. La UE y China se encuentran negociando una salida a esta suerte de impasse comercial, pero, hasta el momento, no se han producido resultados.

Y, de hecho, ha sucedido un poco lo contrario: la semana pasada, la UE aseguró que planea introducir un arancel adicional del 9 % a los automóviles Tesla importados de China, al tiempo que notificó a los fabricantes de automóviles su decisión preliminar de avanzar con aranceles definitivos a los vehículos eléctricos enviados desde dicho país.

Los aranceles propuestos se han revisado, y SAIC Motor Corp., fabricante de MG, Geely, matriz de Volvo Car AB, y BYD Co. se enfrentan a aranceles adicionales del 36,3 %, 19,3 % y 17 %, respectivamente, todos ellos ligeramente inferiores



Carguero que llega al puerto de Vancouver con carros de China, que tiene más del 50 % de las matrículas de vehículos de movilidad alternativa en el mundo. / Bloomberg

a los anunciados anteriormente.

De acuerdo con la Comisión, los aranceles fueron impuestos a partir de las conclusiones legales de un estudio sobre las masivas subvenciones estatales de Pekín. Los gravámenes pretenden nivelar el terreno de juego compensando las ayudas chinas con algo de igual valor.

Otras empresas que cooperaron con la investigación de la UE, pero que no fueron objeto de muestreo, se verían afectadas por un arancel del 21,3 %, mientras que otros fabricantes que no cooperaron se enfrentan a un arancel de 36,3 %. Estos gravámenes se añadirían a los aranceles de 10 % a los que ya están sujetos los exportadores chinos.

Para Tesla, el arancel de 9 % es una noticia relativamente bien recibida, ya que es inferior al que afrontan otros fabricantes. Según funcionarios de la UE, uno de los factores que explican el cálculo es que Pekín parece conceder menos subvenciones a las empresas de propiedad extranjera.

La movida de los europeos llegó luego de que, en Estados Unidos, el presidente Joe Biden anunció un gravamen de 100 %

En concreto, se busca adoptar un impuesto adicional de 100 % (ya existe uno de 6,1 %) contra los automóviles eléctricos provenientes del gigante asiático.

a este tipo de productos.

Estos aranceles entrarán en vigor de forma escalonada entre 2024 y 2026 y, aunque cubren un amplio espectro de productos (desde celdas solares y baterías hasta semiconductores), tuvieron su mayor incremento para los vehículos eléctricos: pasará del 27,5 % actual a 102,5 % este mismo año.

### La electrificación del transporte

Para finales de este año, se estima que las ventas de vehículos eléctricos (VE) llegarán a 17 millones a nivel global. Solo en el primer trimestre de 2024, las ventas crecieron en 25 % frente al mismo periodo de 2023.

Los datos son calculados por la Agencia Internacional de Energía (AIE), que había

### Señalamientos por déficit de combustible de avión

Tras los anuncios de normalización de vuelos, la pregunta sobre qué está ocurriendo exactamente con el abastecimiento de Jet A1 en los aeropuertos sigue vigente: hay versiones encontradas entre el Gobierno y la industria.

Terpel, una de las distribuidoras más importantes, aseguró que en junio, julio y lo corrido de agosto, recibió 26,3 % menos de la cantidad de combustible Jet A1 que necesita para cubrir el 100 % de la demanda de sus clientes. "En esos

tres meses Terpel solicitó
2.286.807 barriles, de los
cuales Ecopetrol asignó
1.792.779 y entregó
1.685.389. De esta cantidad
Terpel distribuyó la
totalidad y, además, se vio
obligada a hacer uso de
inventarios de seguridad",
indicó la compañía.

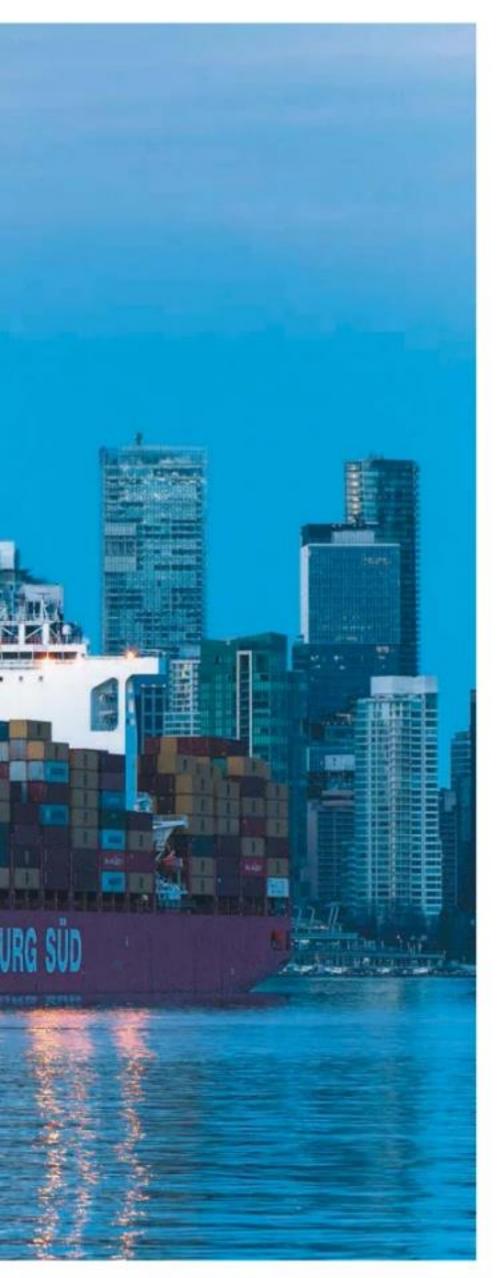

registrado un crecimiento de 35 % en las nuevas unidades de este tipo de carros, que comenzaron a rodar en el mundo en 2023 (en comparación con 2022).

En otras palabras, esto significa que, desde 2020, la porción que acaparan los VE ha crecido más de cuatro veces, pasando de 4 % en ese momento a más 18 % para 2023. Y para 2030, la Agencia calcula que 60 % de las ventas totales de carros en el mundo corresponderán a vehículos eléctricos (casi 60 millones de nuevas unidades para ese momento).

Estas cifras ayudan a entender el "cambio sísmico" que está sucediendo en la industria y, por otra parte, también permite ver cuáles son los vectores (y las tensiones) del crecimiento en el sector automotor global. La conversación no solo es importante para la industria automotriz, sino, en general, para la descarbonización del mundo, si se tiene en cuenta que el transporte terrestre responde por el 15 % de las emisiones asociadas al consumo de energía, según la AIE.

Estas tensiones comerciales, según algunos análisis, podrían ralentizar el ritmo de electrificación del transporte a nivel global, pues China es el principal fabricante, tanto de vehículos para movilidad alternativa, como de baterías y otros componentes para esta industria.

#### El peso de la industria china

En este momento, China, Europa y Estados Unidos son los principales mercados para los carros eléctricos a nivel mundial. Pero el primero de estos países es, realmente, el motor de la electrificación de los vehículos.

China representa más del 50 % de las matrículas de vehículos de movilidad alternativa en el mundo (incluyendo los eléctricos, principalmente) y en 2022 superó la meta que se había trazado para 2025, que consistía en superar 25 % de las ventas locales de carros en este tipo de vehículos.

La presencia china en el mercado de los vehículos eléctricos no solo se ha disparado dentro de las fronteras de este país, sino también en, prácticamente, todo el mundo.

Así mismo, las exportaciones son una de las puntas de lanza de los fabricantes de carros chinos, que no han sido inmunes a la ralentización de la demanda global que sobrevino a los excesos de consumo de la pandemia. En 2023, estas empresas exportaron 1,55 millones de vehículos eléctricos a todo el mundo, pero el 40 % de ellos se concentró en Europa, por ejemplo.

Este martes, China criticó los aranceles adicionales de Canadá, y ha pedido al Gobierno canadiense "no politizar las cuestiones comerciales".

En una rueda de prensa, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, dijo que las acciones de Canadá "se desvían de los hechos e ignoran las reglas de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y son contrarias a la tendencia histórica", lo cual constituye "un acto típico de proteccionismo".

Así mismo, advirtió que estas acciones "dañan a las empresas canadienses y los intereses de los consumidores" en ese país y, sobre todo, que no son buenos "para la transición climática y la respuesta global contra el cambio climático".

Jian también aseguró que la industria de los automóviles eléctricos de China "es el resultado de la innovación persistente", de sus bases industriales y de sus cadenas de suministro "bien establecidas", y añadió que los resultados de las empresas fabricantes de vehículos chinas son consecuencia de sus "ventajas comparativas, que proporcionan exactamente lo que el mercado necesita".









www.elespectador.com/ambiente/bibo/

Facebook.com/BIBOCol 💟 @BIBOCol 🖸 bibocol 🛗 BIBOCol





En las próximas semanas se conocerán los detalles

### Así avanza el plan del Gobierno para proteger la biodiversidad durante los próximos seis años

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible da nuevos detalles sobre la construcción del Plan de Acción de Biodiversidad para 2030, que espera presentar en la COP16, que se realizará en Cali. Entre las apuestas del Gobierno Nacional está impulsar modelos sostenibles de producción y mejorar la gestión interinstitucional.

### REDACCIÓN BIBO

El Ministerio de Ambiente v Desarrollo Sostenible presentará la estrategia nacional para detener la pérdida de biodiversidad en Colombiaen el período 2024-2030. Se trata del Plande Acción de Biodiversidad, que es parte de los compromisos de la Conferencia de las Partes (COP), que en su edición número 16 se realizará en Cali, Valle del Cauca, del 21 de octubre al 1º de noviembre.

Deacuerdoconelviceministrode Políticas y Normalización Ambiental del Minambiente, Mauricio Cabrera Leal, este plan se encuentra en su fase final de construcción, tras un año de trabajo, con la participación de más de 16.000 actores. Entre ellos hubo expertos, mujeres, representantes de la juventud, las comunidades campesinas, afrodescendientes, comunidades negras, raizales y palenqueras, pueblos indígenas, entidades del Gobierno y sectores público y productivo.

Con estos insumos, el Gobierno Nacional desarrolla la estrategia para definir los compromisos y las acciones concretas desde diferentes sectores para cumplir con las ambiciosas metas de conservación y uso sostenible de la naturaleza.

El propósito es actualizar el Plan de Acción de Biodiversidad para cumplir con las 23 metas globales delMarcoMundialKunming-Montreal de la Diversidad Biológica, que se firmó hace dos años en Canadá y que busca revertir la pérdida de biodiversidad a 2030.

De hecho, este año uno de los principales objetivos de la COP16 será revisar el estado de implementación de este marco y, para esto, los países presentarán la actualización de sus planes de acción. A la fecha, países como China, Francia, Hungría, Irlanda, Japón, Luxemburgo, España, la Unión Europea, México,

entre otros, va mostraron sus metas nacionales. En el caso de Colombia, se tiene previsto presentar el Plan de Acción de Biodiversidad actualizado durante la COP16.

"Sabemos que algunos países están ajustando el plan que presentaron durante el decenio pasado, nosotros gueremos ir un pocomás allá con un enfoque diferente. Una de las cosas que hicimos fue analizar qué tan aspiracional y materializable era el plan anterior. Lo que estamos procurando es poner compromisos concretos que sean sensatos y que se puedan replicar en los territorios. Entonces, va a ser un plan inclusivo y ambicioso, pero real y enfocado a la acción", explicó el viceministro Cabrera a El Espectador.

### Así se construyó el plan

Para entender la propuesta del Gobierno es importante considerar sus puntos de partida. Uno de estos es la investigación científica que tiene el país. En particular, se tuvieron en cuenta los resultados de la Evaluación Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos realizada entre 2018 y 2021 por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. En esta se reportó que las causas directas de la pérdida de biodiversidad en Colombia se deben, principalmente, a los cambios de uso de la tierra y el mar, la contaminación, la introducción de especies exóticas invasoras, la apertura de vías ilegales y el tráfico ilegal de especies.

Varias de estas problemáticas, de acuerdo con el análisis del Instituto

En el nuevo plan participaron más de 16.000 actores.

Humboldt, están relacionadas con fenómenos como el acaparamiento detierras, las actividades ilícitas, los modelos extractivistas en la explotación de recursos pesqueros y la ganadería extensiva, el bajo control de la ilegalidad en los territorios y los incentivos que promueven actividades como la deforestación.

Por esta razón, para atender la pérdida de biodiversidad en Colombia, se definió que era necesario ir más allá de la acción del sector ambiental para involucrar la intervención estratégica de todos los sectores del Gobierno y la sociedad.

En línea con esto último, el enfoque de la propuesta del Gobierno Nacional para la actualización del Plan de Acción de Biodiversidad fue buscar la participación de la mayor cantidad de actores públicos, privados y comunitarios, sectores nacionales, regionales y locales, para pactar los compromisos y las acciones urgentes que detengan la pérdida de diversidad biológica en Colombia.

Con este enfoque, el Gobierno Nacional, como lo puede ver en la infografía que acompaña estas páginas, determinó una serie de pasos para realizar una actualización completa del Plan de Acción. Uno de los primeros puntos ha sido realizar un diagnóstico de las necesidades que se tienen en el país.

"Este proceso de actualización se ha fundamentado en identificar las necesidades del país en materia de conservación y uso sostenible de la biodiversidad que respondan tanto a las 23 metas del Marco Mundial como al de las políticas desarrolladas por los diversos sectores y actores", explicó el Ministerio de Ambiente.

Por ejemplo, se analizó el desarrollo del marco mundial con relación a la implementación de la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y los Servi-



Con el plan se espera frenar la pérdida de vida para 2030. / Getty Images

si bien ha logrado avanzar en temas como los lineamientos para incorporar el principio de precaución o disminuir laincertidumbre alahora de planificar y ordenar el territorio, aún tiene puntos de mejora.

"Tanto la PNGIBSE como su Plan de Acción 2016-2030 propusieron alrededor de 150 medidas para promover el uso y la conservación de la biodiversidad en Colombia, con cortes temporales definidos a 2020, 2025 y 2030. No obstante, estos instrumentos no definieron completamente a los actores encargados de darles cumplimiento a las mismas, ni el sistema completo de seguimiento y reporte", indica la cartera encabezada por Susana Muhamad.

De esta manera, en el país, según el Ministerio de Ambiente, las políticas públicas deberán enfocarse en objetivos como la reducción de la contaminación, la mejora de la sostenibilidad de las ciudades, la distribución justa y equitativa de los recursos, el consumo sostenicios Ecosistémicos (PNGIBSE), que ble y la perspectiva e igualdad de pueden disimular. Ahí es en donde

género, entre otros.

Además de esto, el Gobierno aseguró que, a pesar de los numerosos marcos jurídicos y normativos complejos, suficientes y que apuntan a la conservación y la restauración, en Colombia aún hace falta mejorar la coordinación interinstitucional en todos los niveles, el control y monitoreo del cumplimiento de las leyes y normativas ambientales, así como un fortalecimiento de las capacidades institucionales que permitan atender de manera efectiva la pérdida de biodiversidad.

"Como gobierno progresista tenemos la tarea de implementar modelos alternativos, pues hoy en día tenemos condiciones inadmisibles para un país de ingreso medio. Por ejemplo, ¿cómo es posible que Quibdó, con 150.000 habitantes, solo tenga una cobertura de alcantarillado del 16 %?", afirma el viceministro de Ambiente, Mauricio Cabrera. "Son estos problemas de la sociedad que, me parece, ya no se

### Nuevo acuerdo para garantizar la seguridad en la COP16

El ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, firmó un memorando de entendimiento junto al jefe del Servicio de Seguridad de la Cepal, Darío Compta. Según detalló el canciller Murillo, el acuerdo es la conclusión de unas visitas de reconocimiento que se hicieron por parte de la Dirección de Seguridad de Naciones Unidas al país, donde se evaluaron los dispositivos de seguridad, y "fue culminada satisfactoriamente para el país".

La COP16 es un compromiso de Estado y de sociedad. El trabajo conjunto y coordinado es clave para el éxito de la COP16, y tendremos un evento de gran movilización nacional e internacional", aseguró el ministro Murillo.

La seguridad de la zona azul, explicó el

canciller, estará a cargo exclusivamente de Naciones Unidas. Y el resto del dispositivo de seguridad estará a cargo de la coordinación entre las fuerzas militares y policiales del país. Como confirmó el brigadier general Castaño, a los 6.000 efectivos que ya se encuentran en Cali se sumarán otros 4.000 que llegarán para la COP16.



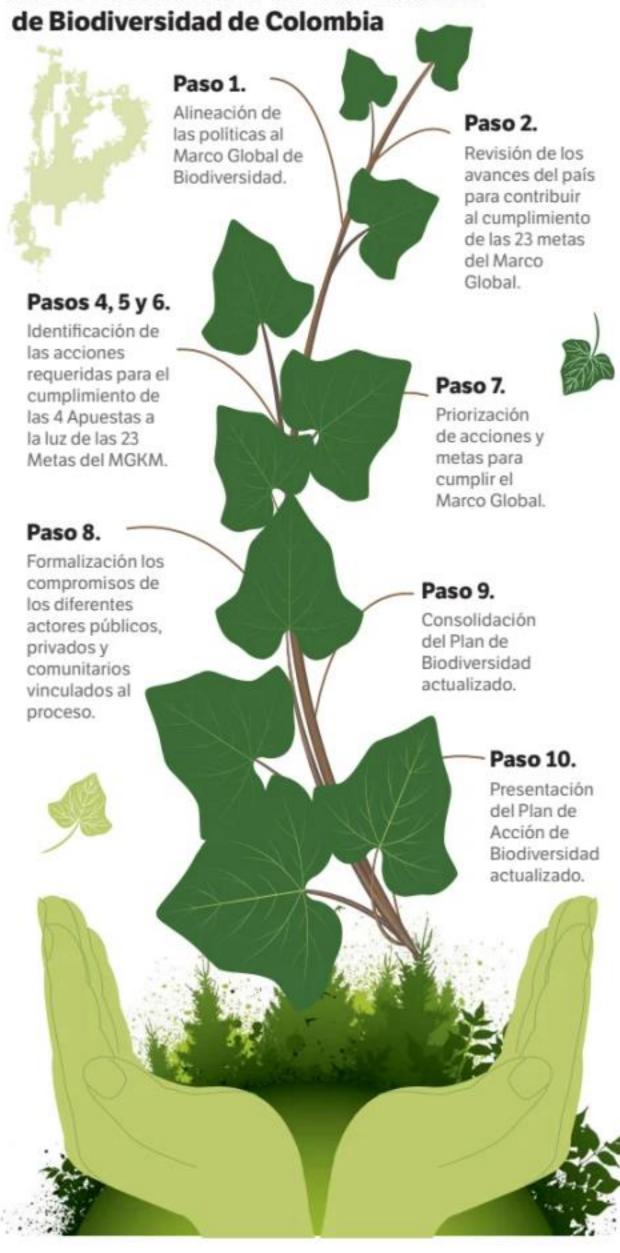

Así se ha construido el Plan de Acción

hay que actuar".

### La propuesta

De acuerdo con el Gobierno Nacional, el plan que propondrá Colombia tendrá cuatro apuestas principales, teniendo en cuenta el Acuerdo de Paz y el Plan Nacional de Desarrollo, así como el análisis de otros instrumentos de política nacional como los Conpes. Estos son la integración y coherencia intersectorial para la gestión territorial de la biodiversidad. el impulso a la transición de los modelos productivos, la atención a la informalidad y contención de los delitos ambientales asociados a los motores de pérdida de la biodiversidad y gobernanza, corresponsabilidad y movilización de recursos para la gestión colectiva y biocultural de los territorios, para el bienestar de los grupos étnicos y las comunidades locales.

"Hacer la paz con la naturaleza implica que los territorios mantengan y preserven de manera prioritaria e inaplazable los determinantes ambientales, de manera que se garanticen la regulación del clima, la provisión de agua limpia, la seguridad alimentaria y las condiciones ecológicas necesarias para mantener procesos de producción y la funcionalidad de los territorios", precisa el Ministerio de Ambiente.

Para definir los detalles de estas apuestas se realizaron espacios de diálogo con los diferentes sectores del Gobierno, el sector empresarial (con la participación de más de 1.500 actores de este gremio) y, entre otros, la ciudadanía.

Recientemente, en esta línea,

el Minambiente habilitó varios formularios para recibir aportes de la ciudadanía en general, de las mujeres y los jóvenes a este proceso. Este formulario estuvo activo hasta el 17 de agosto. Los aportes se validarán en el marco del proceso para robustecer las acciones que se consoliden en la actualización del Plan de Acción de Biodiversidad.

Como explica Cabrera, el Plan de Acción que se plantea "no busca plantear aspiraciones, sino elementos que se pueden materializar".

Lo que estamos procurando es poner compromisos concretos que se puedan replicar en los territorios. Entonces, va a ser un plan inclusivo y ambicioso, pero enfocado a la acción".

Mauricio Cabrera, viceministro de Ambiente

Además, asegura que tendrá prioridad de inversión por fuera de la zona Andina, en donde, indica, se ha concentrado la destinación de recursos hasta el momento.

Así las cosas, el Ministerio de Ambiente se encuentra consolidando las metas y acciones que Colombia priorizará para dar alcance a las 23 metas del marco global, de acuerdo con estas cuatro apuestas de país.

"Con los insumos que se tienen hasta ahora se determinarán en el documento los compromisos adquiridos por los actores estatales y no estatales del nivel nacional, regional y local. Y será este el Plan de Acción de Biodiversidad actualizado, que se presentará durante la COP16 y que será el punto de partida para su implementación", concluye el Ministerio de Ambiente.

\*Contenido desarrollado en alianza con el Ministerio de Ambiente.

### Los peligros del turismo no regulado

ORIANA SERRANO Y NANCY VARGAS\*

Cada año, de julio a septiembre, el Pacífico colombiano recibe la visita de ballenas jorobadas y tortugas marinas que, en un viaje migratorio, encuentran aquí las condiciones propicias para el nacimiento de las crías de ballena y el regreso de tortugas marinas a las playas donde nacieron, para desovar y repetir el ciclo.

En el Pacífico colombiano existen 53 playas propicias para la anidación de cuatro especies de tortugas marinas: la baula (Dermochelys coriácea), la verde del Pacífico (Chelonia mydas agassizii), la carey (Eretmochelys imbricata) y la caguama (Lepidochelys olivácea), todas en peligro de extinción. Organizaciones como la Fundación Natura, WWF, Usaid, Patrimonio Natural, entre otras, han promovido investigaciones, instalación de tortugarios, elaboración de planes de manejo, fortalecimiento a grupos comunitarios para monitoreo y rescate de nidos, y el turismo alrededor de la anidación de tortugas, como una opción para su conservación y el bienestar de las comunidades, que actualmente se ha convertido en una amenaza para las tortugas y factor de discordia entre los grupos que las protegían.

La región es un destino conocido para el avistamiento de ballenas, la observación de tortugas anidando y la liberación de tortuguillos, lo que ha ocasionado la proliferación de tortugarios comerciales sin control, sin estándares de manejo y sin las condiciones mínimas para la incubación. Los tortuguillos nacen en estos criaderos y son "almacenados" en baldes esperando a turistas que paguen por su "liberación", lo que afecta la impronta para que regresen a desovar a la playa donde nacieron y pone en riesgo las poblaciones futuras.

El manejo de las tortugas marinas será una opción de conservación y una oportunidad para el desarrollo sostenible, en la medida que los distintos actores avancen en la elaboración, reglamentación y certificación por parte de autoridades ambientales, de protocolos y buenas prácticas para el manejo de tortugarios y liberación de tortuguillos, así como en el rechazo de todos los sectores de prácticas como la manipulación directa de los tortuguillos, acercamiento indebido a la línea de liberación, uso de recipientes antihigiénicos y liberaciones en horas no adecuadas.

Es responsabilidad compartida garantizar la protección y conservación de las tortugas marinas, respetando el equilibrio ecológico y promoviendo un turismo verdaderamente sostenible en la región. \*Expertos de la Fundación Natura.

### Turismo en breves

### Nueva experiencia

Con la intención de brindar a sus huéspedes y visitantes un servicio 360 de lujo en bienestar, el Hotel W Bogotá lanzó su salón de belleza y barbería, llamado The Salón, un espacio dedicado a ofrecer servicios personalizados en belleza y cuidado personal.

### Esperado hotel

Universal Orlando Resort compartió los primeros detalles del Universal Helios Grand Hotel, un resort de 500 habitaciones, inspirado en temas astronómicos y mitológicos, que estará ubicado en Epic Universe, el esperado parque temático que abrirá en 2025.



### Más vuelos a La Arenosa

Wingo incrementa su capacidad desde Bogotá hacia Barranquilla con 12 vuelos adicionales para los partidos de eliminatoria de la Selección de Colombia, ocho serán para el encuentro contra Argentina el 10 de agosto, y cuatro para el partido contra Bolivia el 10 de octubre.

### Suite del Rey León

Hilton New York Times Square anunció la continuación de su mágica colaboración con Disney Theatrical Group con el debut de la Suite Real de El Rey León, diseñada por Devin Sparkles Design, el mejor diseñador de camerinos de Broadway para sus estrellas más legendarias.

## Mundo Destinos

Vuelos desde 5 ciudades de Colombia

### Lima: la milenaria de mil adjetivos

La única capital de Suramérica con vista al mar tiene una amplia oferta turística que le permitirá adentrarse en su cultura y entender por qué Perú es un destino histórico, patrimonial, natural, delicioso y diverso.



MIGUEL ÁNGEL CRUZ AMAYA

mcruz@elespectador.com

Lima la gris, fría y con bruma, así suele recibir la capital de lo que alguna vez fue el imperio Inca a sus visitantes. Pero, para los que disfrutan de este clima -y también para los que no- solo hace falta un ligero abrigo y un corto paseo por la avenida Costanera, la cual bordea el océano Pacífico, una caminata por sus ancestrales calles o históricos museos, o probar cualquier preparación tradicional para entender que el clima no es un problema cuando se está en una ciudad que guarda miles de años de historia en sus calles, playas, rincones y tradiciones.

Y así lo pueden confirmar los más 1.874.800 turistas extranjeros que visitaron el país en los primeros siete meses del año. De acuerdo con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú, el turismo receptivo creció un 41 % entre los meses de enero y julio de 2024, en comparación con el mismo período de 2023.

Los principales mercados emisores de turistas extranjeros fueron Chile (431.657 visitantes), Estados Unidos (360.006), Ecuador (154.296), Bolivia (108.091), Brasil (107.793), y Colombia (93.831). Por su parte, la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) reveló que entre enero y junio más de 11 millones de viajeros nacionales salieron del país por vía aérea, siendo Perú el séptimo país más visitado por los colombianos, cifra que ha venido en aumento y ha sido posible gracias a diferentes logros, como el caso de JetSMART, que ha movilizado a más de 480,000 pasajeros en Colombia y mantiene una frecuencia de siete vuelos semanales desde Bogotá

En el mundo existen 25 grupos genéticos de cacao, y Perú es el origen de 16 de ellos, lo que hace que el chocolate peruano sea reconocido y cotizado a nivel mundial.

y Medellín hacia Lima.

Para llegar a Perú desde Colombia, la aerolínea ofrece varias rutas en diferentes ciudades. Actualmente opera vuelos desde Bogotá, Medellín, Pereira, Cartagena y Santa Marta hacia Lima. Desde Medellín también conecta con Cusco, Arequipa y Cajamarca, con todas las rutas realizando escala en la capital peruana. Desde Cartagena, vuela a Cusco y Arequipa, mientras que desde Santa Marta, la conexión es vía Medellín.

Y es que, además de estos tradicionales destinos como Machu Picchu, Cusco, e Ica, Lima también se destaca por encender los sentidos de quienes la visitan. El tacto, la vista, el olfato, el oído, el gusto, y, sobre todo, la capacidad de sorprenderse, son puestos a prueba en esta ciudad milenaria, en donde las antiguas construcciones prehispánicas y coloniales se mezclan con moderna infraestructura, vías, zonas residenciales y comerciales; o donde podrá sumergirse en las frías aguas del Pacífico para, por unos minutos, convertirse en un objeto curioso para decenas de lobos marinos que se sumergen, saltan y olfatean alrededor suyo.

### La cuna civilizatoria

En la historia de la Humanidad se conoce como "Cunas Civilizatorias" a las seis regiones del mundo donde surgieron las primeras civilizaciones de manera independiente, sin que una influyera sobre la otra. De todos los logros culturales del Perú, el más importante es el ser considerado como una de estas cunas de las civilizaciones actuales. Las otras cinco son: Egipto, Mesopotamia, China, India y Mesoamérica.

Y es que en la época Inca y años después, durante el Virreinato del Perú, Lima fue un centro económico, cultural, político y religioso de gran importancia. De allí que en esta capital sea posible caminar por las calles de cualquier barrio y toparse con alguna de las más de 350 huacas, o lugares sagrados de la cultura precolombina, en donde hace más de 5.000 años vivían los ancestros, se comercializaban productos y hasta se realizaban rituales para honrar a los dioses.

De allí que uno de los lugares a visitar en Lima sea el Museo de Sitio Huaca Pucllana. En el distrito de Miraflores está este



Entre los meses de enero y julio de 2024, más de 93.831 colombianos visitaron Perú. / Miguel Cruz

tro comercial y religioso con más de 1.500 años de antigüedad.

Más al sur de Lima se ubica el santuario arqueológico de Pachacamac -o "Dios de los Temblores"-, el cual fue un gran centro ceremonial de sucesivas sociedades prehispánicas, y estuvo conformado por templos, plazas, palacios y otras edificaciones.

En las más de 450 hectáreas que componen este museo a cielo abierto, aún se logra observar algunos vestigios de lo que fueron estas construcciones, siendo el Ohapaq Nan -o Camino Principal Andino- uno de los más importantes, pues este sendero, que en su momento tuvo más de 30.000 kilómetros, no solo permitió la difusión del culto a Pachacamac, sino que también integró territorios que hoy pertenecen a Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú.

Y dejando atrás las construcciones hechas en roca y barro, y a unos pocos minutos, el centro de la ciudad yace imponente e igual de histórico, reflejando muy bien la importancia del Virreinato del Perú. Grandes construcciones colonialugar que conserva de gran manera un cen- les custodian amplias plazas, monumen- la Marina de Guerra... Lima, contrastes e

tos y caminos que conectan con iglesias o catacumbas, con restos óseos visibles en lo que antiguamente fue un camposanto, como las del Convento de San Francisco, en pleno centro de Lima y a pocas cuadras de la Plaza de Armas.

Caminar por una línea de tiempo tallada y resguardada mientras se visita el pasado en primera persona, esto es lo que simboliza sumergirse por las calles de esta ciudad, no en vano su centro histórico es declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco.

### Biodiversa, salvaje y rica

Es cierto que en Lima se puede despertar el amor por la tierra. Desde algunos puntos de la ciudad al mirar al occidente, y cuando las nubes lo permiten, se pueden observar las islas San Lorenzo y El Frontón. En la primera opera una estación naval y está la casa de verano presidencial. En la segunda hay rastros de lo que fue la cárcel El Frontón, penal reconocido por ser epicentro de un motín, y de una masacre en la que también estuvo involucrada

### Destinos más vendidos por las agencias

Anato realizó una encuesta a sus agencias de viajes asociadas, con el objetivo de conocer el comportamiento de sus ventas durante el primer semestre de 2024. Según lo reportado, la comercialización de sus productos y servicios

creció un 11 %, respecto a los mismos meses de 2023, y el nicho más comercializado fue sol y playa, con 59 %. Con relación a los destinos internacionales más vendidos, el 69 % mencionó a España, Estados Unidos, México, República Dominicana y Turquía. Y frente a los nacionales, el 31 % resaltó a Cartagena, Medellín, Bogotá, Eje Cafetero y Santa Marta. Así mismo, se destacaron lugares como Tayrona, Palomino, La Guajira, Boyacá, Amazonas y Mompox.





historia por donde se mire.

Detrás de estas dos, y después de un viaje de cerca de 40 minutos en barco, se llega a las islas Palomino, que hacen parte de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, y albergan a 22 islas y a 11 puntas guaneras a lo largo del litoral peruano. También son el primer destino turístico de naturaleza que se ubica cerca de Lima, y sirven como hábitat natural para más de 5.000 lobos marinos y pingüinos de Humboldt.

Con los motores apagados y usando trajes de neopreno y chalecos salvavidas, es posible sumergirse en las frías aguas del Pacífico para nadar con estos animales, que llegan a pesar más de 150 kilos cada uno. Imponentes a la vista y al oído, pues los grandes machos que aún no se lanzan al agua rugen y se empujan por un pedazo de roca mientras los otros más curiosos se sumergen en el agua para acercarse a los turistas, a los que una vez más el frío deja de importar.

Y es que, al hablar de biodiversidad, este país tiene mucho por mostrar. Perú, siendo la segunda nación con mayor porcentaje de selva amazónica, también ocupó el segundo puesto en el Global Big Day 2024, evento global de avistamiento de aves, documentando 1.448 especies. Y al hablar de cacao también rompe registros, pues en el mundo existen 25 grupos genéticos, y Perú es el origen de 16 de ellos, lo que hace que el chocolate peruano sea reconocido y cotizado a nivel mundial.

Así como su gastronomía, la cual es un patrimonio popular y representa la identidad de las diferentes culturas que la componen. En el Mercado de Surquillo, en restaurantes huariques, de lujo, o hasta en puestos callejeros, no puede dejar de probar los ceviches, los tiraditos, el arroz chaufa, el chupe de pescado, los anticuchos, la chicha morada y el pisco, en cualquiera de sus combinaciones.

Lima la ancestral, la exquisita, la colonial, la multicultural, la colorida y, por qué no, la cálida, por la hermandad que demuestran sus habitantes, el picante en su comida y lo diversas de sus historias. Así se suelen despedir los visitantes de la capital del Perú.

\*Invitación de JetSMART Y PromPerú.



Una iniciativa de

Apoy









El Espectador trabajará en bien de la patria con criterio liberal y en bien de los principios liberales con criterio patriótico. Fidel Cano Gutiérrez

Gerente Eduardo Garcés López Director Fidel Cano Correa

Editora en jefe: Angélica Lagos. Productor general: Élber Gutiérrez Roa. Editor Domingo: Nelson Fredy Padilla C. Gerente Digital: Edwin Bohórquez Aya.

El Espectador, Editado por Comunican S.A. D. Miembro: SIP, WAN, IPI y AMI Comunican S.A. 2024, Todos los derechos reservados. ISSN 0122-2856, Año CXXXVII. www.elespectador.com

**EcoPETRO** 

## Opinión

Directores: Fidel Cano Gutiérrez: 1887 - 1919. Luis Cano: 1919 - 1949. Gabriel Cano: 1919 - 1923 (Medellín) y 1949 - 1958. Guillermo Cano: 1952 - 1986. Juan Guillermo y Fernando Cano: 1986 - 1997. Rodrigo Pardo: 1998 - 1999. Carlos Lleras de la Fuente: 1999 - 2002. Ricardo Santamaría: 2003. Fidel Cano Correa: 2004 fcano@elespectador.com



Vicepresidente Comercial Caracol Medios: Mauricio Umaña Blanche. Gerente Comercial: Monica Cortés Montoya, mccortes@elespectador.com | 3112295911. Director Ventas Integrales: Juan Pablo Aguirre, jaguirre@elespectador.com | 3164063296 Proyectos de Sostenibilidad: Elva Lucia Daza, edaza@elespectador.com | 3153319704.

Gerente de suscripciones: Marcela Moreno Arias, mamoreno@elespectador.com | WhatsApp 6014232300

### Es momento de la legalización

L PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. Gustavo Petro, tiene la razón. Es momento de que Colombia abandone el oscurantismo, la doble moral y la inacción legislativa en torno al cannabis de uso recreativo. No tiene ningún sentido que nuestro país tenga la capacidad de convertirse en exportador, de tener un mercado regulado y que aporte a los impuestos, así como de permitir el empoderamiento de poblaciones vulnerables, pero se siga ahogando en argumentos falaces. Mientras el mundo corre hacia un futuro de legalización, nos vamos a quedar sin el pan y sin el queso: es decir, sumidos en la violencia del narcotráfico, mientras otros se nutren de rentas legales en un debate que debería centrarse en torno a las libertades individuales.

En un comunicado, la Presidencia explicó que "Colombia fortalece su posición como líder en la exportación de cannabis, con la reciente autorización para enviar material vegetal de Cannabis Sativa a la República de Macedonia del Norte, sumando así un nuevo mercado a los más de 12 países que ya permiten la importación de cannabis de origen colombiano". En la práctica, eso significa que nuestro país está expor-

tando material vegetal de propagación de cannabis a países de la Unión Europea y América Latina. Todos los involucrados en la cadena celebran que esto ocurra: desde los pequeños cultivadores, que se benefician de un mercado regulado, hasta los exportadores, que ven una oportunidad de crecimiento económico. ¿Por qué, entonces, insistimos en que nuestro país ande con los pies atados en el tema?

Bueno, la respuesta es un Congreso retardatario que se deja convencer por argumentos seudocientíficos. Cuando el proyecto de legalización se hundió en la pasada legislatura, fue vergonzoso ver la celebración de quienes dijeron que la marihuana es la puerta de entrada a otras drogas (no lo es), y que consideran que es más peligrosa que, por ejemplo, el alcohol o el tabaco (tampoco lo es). Lo más ridículo en este escena-

Sí, es momento de legalizar el uso recreativo del cannabis. Colombia no puede seguir desperdiciando su ventaja competitiva en el tema".

rio, en todo caso, es que Colombia, un país históricamente estigmatizado por su producción de drogas ilegales, ahora se queda atrás en la posibilidad de regular un mercado, mientras otros países, como los Estados Unidos y varios de Europa, han creado legislación progresista. El resultado en el extranjero ha sido el esperado: más recaudo, consumo controlado y más protección a las personas que, en ejercicio de su autonomía, deciden comprar productos con base en el cannabis.

Ayer, el presidente Petro escribió en su cuenta de X que "el Congreso puede dar ya el paso a la legalización para aprovechar el mercado mundial y mejorar sustancialmente la balanza comercial. Las condiciones de seguridad del Cauca podrían mejorar también". Estamos de acuerdo con su diagnóstico. Aunque la legalización no es una solución mágica a todos los problemas relacionados con el narcotráfico, sí ayuda a destrabar un debate secuestrado por el dogmatismo ultraconservador. No tiene presentación que haya quienes, en pleno 2024, insistan en que la persecución y la prohibición son la solución a una guerra que lleva décadas arrojando muertes y condenando poblaciones enteras al subdesarrollo. Es momento de la legalización. ¿Será esta legislatura la que hará historia?

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com

### Candidatos a la Procuraduría: dudosos orígenes

CECILIA OROZCO TASCÓN



LA ÚNICA MUJER QUE HA COMANdado la Procuraduría General de la Nación no honró a sus congéneres. La saliente funcionaria se encargó de derribar, en solo cuatro de los 194 años de existencia de esa entidad, la infalibilidad de la hipótesis según la cual, a mayor número de dirigentes femeninas, mejores gestiones públicas. El pacto colectivo de silencio que pesa en esa mole de corrupción del centro de Bogotá, no ha permitido conocer las maniobras ejecutadas por el círculo íntimo de la señora Margarita Cabello y por ella misma. Cuando llegue un nuevo titular a ocupar su silla, podríamos descubrir la dimensión de los hechos inmorales que marcan su época. Pero hay otra opción: que quien sea elegido por los senadores próximamente gane esa alta posición a condición de mantener la boca cerrada y de continuar la carrera de venalidad que desplegó en ese organismo la exministra de Iván Duque, la protegida de Álvaro Uribe.

Cabello ha sido la procuradora de la ultraderecha colombiana. Como lo fue, en su momento, su padrino en la rama judicial,

de su poder político y de sus creencias religiosas. Tristemente, el procedimiento para escoger, hoy, a la cabeza del Ministerio Público, no pinta bien. La selección mecánica de aspirantes en el Consejo de Estado y en la Corte Suprema, las dos corporaciones que aportan, cada una, un candidato a la terna sobre la que votará el Senado (más uno, del presidente de la República), no responde a las exigencias y desarrollo democrático de los colombianos en 2024.

¿Que los nombres en sus listas cumplen los requisitos legales pero no importa de dónde vengan ni con quiénes se han asociado? Iván Duque, que ahora funge de activista moral, postuló a Cabello a la Procuraduría (ver web) a pesar de -o tal vez porquees aliada e, incluso, parte del clan Char. Alejandro y Arturo han estado envueltos en el gran escándalo penal de compra de votos de 2018 por el que fue condenada Aída Merlano. Cambio Radical y los Char constituyen un solo ente político. Pues bien, En la lista de "finalistas" del Consejo de Estado (ver web) y en la de "depurados" de la Corte Suprema (ver web), está el excongresista Germán Varón Cotrino, "uno de los hombres más cercanos al (entonces) ministro del Interior Germán Vargas Lleras" (ver web), y de quien hay que decir que tuvo como su abogado defensor al célebre exfiscal anticorrupción-condenado-por-corrupción Alejandro Ordóñez, famoso por el abuso Luis Gustavo Moreno, en un feo proceso N potencia.

de pérdida de investidura en el que Varón estuvo involucrado (ver web). Otro precandidato de las cortes es el conocido abogado Darío Bazzani. En ejercicio de su profesión, Bazzani puede apoderar a las personas que desee, como a los Char, sus clientes (ver web). Sin embargo y con esa precondición, no puede pretender que será un procurador imparcial frente a los casos que enreden a su clan. Cambio Radical va en punta ganadora en esta carrera: Luis Felipe Henao, político de Vargas Lleras, impulsado por este para el Ministerio de Vivienda y condecorado por Álex Char como su "primer refuerzo del Junior" (ver web), es otro "favorito". Por si fuera poco, "cumple requisitos" el secretario general del Senado, Gregorio Eljach, reelegido por los congresistas desde hace 12 años: sí, Eljach, el funcionario que convive con sus electores hace más de una década y a los cuales presuntamente investigará de manera cristalina cuando le corresponda. Y, para cerrar con broche de oro, cuenta con votos la excontralora Sandra Morelli, conocida por sus acciones dictatoriales en ese cargo que le costaron una denuncia penal, aún abierta, y una acción de repetición que está para fallo ¡en el propio Consejo de Estado que la elegiría! ¿Qué no esperar con este "ramillete" de aspirantes? Solo nos faltaba que las tropelías de Cabello fueran elevadas, hasta el año 2028, a la

### **Nieves**

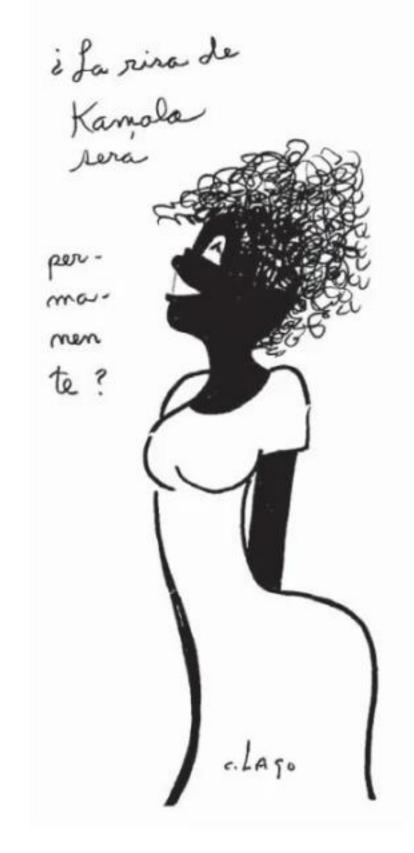

### Bogotá no camina: insegura y sin esperanza

EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS MARIO MORALES



EL PROBLEMA NO ES LA IMAGEN DEL alcalde Carlos Fernando Galán, que va cayendo a pedacitos, ni la ingenua estrategia de la petrofobia para tratar de menguar desfavorabilidades, sino ese decadente estado de ánimo distrital por la inacción frente a la inseguridad, parálisis en movilidad, basuras y mensajes equivocados en la crisis del agua y avance de obras.

A falta de ideas y con la sensación creciente de

desgobierno, los asesores recurrieron a la fórmula facilista de buscarle pelea al presidente. Ignoran que eso solo funciona cuando hay bases, partidarios y doctrina, y que no pasan de titulares desangelados por falta de protagonismo.

La dura realidad ha hecho trizas los intentos propagandísticos del delfin superado por la inseguridad desbordada, con asaltos diarios a plena luz del día, cadáveres en maletas, sicariato, extorsión y microtráfico.

Más que tristeza, indigna el estado de abandono en medio de basuras con el peregrino argumento de que la ciudad está en obras, ninguna de las cuales contrató el alcalde. No obstante que, sin pudor y vestido de casco y chaleco, sale a reclamar avances que muestran retrasos significativos en la avenida 68, la primera línea metro, estaciones de Transmilenio y otras obras que debieron entregarse hace meses y siguen ahogadas en prórrogas, adiciones, inconsistencias y demoras, como se ha denunciado en el Concejo.

Para colmo, y pese al sacrificio en el racionamiento vigente por la improvisación en el manejo del agua, la administración sigue descargando en los ciudadanos la culpa por la falta de previsión y el castigo por la ausencia de alternativas distintas.

Con razón en las encuestas Galán salió como el menos querido de los alcaldes y Bogotá con una de las cargas más altas de pesimismo. Sí, Bogotá camina insegura y sin esperanza.

Unos amigos despistados

ANDRÉS HOYOS



TENGO TRES O CUATRO CONOCIdos de correo y de redes quienes nacieron en alguno de estos pagos del sur de las Américas y emigraron a Estados Unidos, donde son ricos en diverso grado. Algo debe quedar claro: se fueron de sus respectivos países. Poco les importó entrar bastante más abajo en la escala social del país receptor, digamos, como clase media alta o como ricos del primer escalón, o sea, ricos no tan ricos. No es envidia, no. Si la situación les gusta, están en su derecho. El derecho que tal vez no tienen es tirar línea sobre los países que dejaron y que todavía siguen teniendo problemas difíciles de solucionar, ahora en otras manos.

Pues bien, aunque por el camino he visto a los despistados acercándose a la candidatura de Trump, todavía no se afilian de frente. Me late que dudan sobre lo que allá en el fondo de su alma don Peluquín piensa de los "latinos". Sin embargo, a ellos los dominan pesados prejuicios y vaya uno a saber por qué creen que una mujer muy al centro del espectro político, como Kamala Harris, es criptocomunista. Tengo, asimismo, otros dos o tres corresponsales cercanos al madurismo, pero referirme a ellos daría para otra columna.

Personajes como los primeros, emigrados o no, son quienes nos han llevado a regimenes como el de Petro, para no hablar del venezolano. A un amplio grupo de gente rica en la escala local de América Latina les duele pagar unas tasas de impuestos razonables, inferiores a las que pagan los suecos o los daneses, entre quienes abundan los multimillonarios. Está bastante claro que muchos de estos ricos locales no imaginan una sociedad justa, además de funcional, en la que las personas de los estratos más bajos puedan progresar, algo que, por lo demás, los volvería consumidores, lo que según la teoría dinamiza a las sociedades en materia económica. O sea que no se trata de regalar nada.

Para enfocar mejor el tema, lo que mis amigos despistados no entienden o no saben es que desde hace más de un siglo se diseñó en Europa la opción socialdemócrata, justamente como el antídoto más potente conocido contra las salidas de los conflictos hacia el comunismo. Formulada de forma sencilla, esta idea plantea dar a quienes, según Marx, "no tienen nada que perder", unos bienes que no querrán perder, buenas opciones de educación y salud, seguridad social razonable, derechos laborales potentes, policía, burocracias que respondan al ciudadano. Nada parecido existe, claro, en la Venezuela de Maduro.

La reciente convención del Partido Demócrata, alegre, multitudinaria, que incluyó las grandes intervenciones de los dos Obama y que finalizó con el elocuente discurso de Kamala Harris, despejó la mayoría de las dudas que todavía tenían las huestes liberales sobre esta dama carismática. Sospecho, además, que la tendencia de las encuestas está poniendo nerviosos a mis amigos despistados, al punto de que al final podrían no pasar por la vergüenza de apoyar abiertamente a Mr. Peluquín. Sobra decir que yo tampoco tengo ninguna certeza del resultado de las elecciones, si bien hoy parece mucho menos probable que hace un mes que los gringos se tapen la nariz y den a Trump los votos necesarios para ganar en los estados bisagra de toda la vida. Ya veremos.

Mheo



### Golpes al aire





LAS ÚLTIMAS ENCUESTAS EN ESTADOS Unidos parecen indicar que el reality ha terminado. El estilo Trump ha comenzado a fatigar. La furia, el desdén, el resentimiento contra las élites políticas e intelectuales, la denuncia del fraude permanente del establecimiento, la incorrección política, el aislacionismo han dejado de ser una novedad televisiva. Trump se ha gastado el escándalo y el insulto, el candidato imprevisible que alimentaba las cadenas de noticias durante horas es ahora un protagonista repetido. Tres campañas y una incansable exposición mediática en escenarios judiciales, políticos, sociales, han terminado por aburrir a una parte del electorado republicano. La audiencia más devota del expresidente sigue estando más o menos en el 35 % de los votantes de su partido, pero su encanto extravagante no atrae tanto a los liberales más ideológicos ni a los moderados republicanos. La lucha libre de todos los días comienza a verse muy fingida. Se caen la máscara v la cabellera.

En 2015, durante la campaña por la candi-

que John McCain no era un héroe de guerra y que prefería a la gente que no había sido capturada. Insultaba así los casi seis años de cautiverio de MacCain durante la guerra de Vietnam. En su momento, se creyó que había sido todo para Trump como inesperado jugador, pero un mes después había crecido entre cinco y diez puntos en las encuestas. Es posible que algo de esa confianza y descaro se haya perdido y que un Trump con más libreto se vea más vulnerable. Además, el retiro de Biden le ha sumado años y achaques invisibles frente a al excandidato.

Mucho se ha repetido la estrategia de Steve Bannon, quien fue su guardia en la campaña de 2016: "Hay que inundar la zona de mierda". La idea era que un escándalo sucediera al otro sin que ninguno tuviera suficiente repercusión. Encontrar atención y desconcertar era la consigna. Pero los medios han dejado de enfocarlo todo el tiempo, ahora el republicano es editado, su stand up ya no va completo y eso lo hace perder continuidad y embrujo. El atentado que parecía una escena inolvidable ha pasado a ser una anécdota de campaña. "Trump no es un héroe", diría MacCain.

La gran ventaja de Trump hasta hace 40 días era el desgano que producía Joe Biden. La convención demócrata prometía ser un bingo para la tercera edad. Solo 4 de cada datura demócrata, Donald Trump osó decir 10 demócratas decían estar satisfechos con sea suficiente.

Biden como candidato. La cifra se ha elevado a 8 de cada 10 con Harris. Trump ha perdido los reflectores y las pequeñas donaciones, que fueron su carta para superar el filtro de los políticos tradicionales republicanos que lo veían como un advenedizo en 2015, ahora inundan la campaña de la candidata demócrata. "Cuando un campeón está en un combate no se hace eso... cambiar de luchador", se dolió Trump hace una semana mientras estaba sentado en el banquillo del cuadrilátero. Y Kamala Harris no es Hilary Clinton, vista siempre como una candidata sospechosa, poderosa y oscura, con todas las falencias del establecimiento. Ahora se enfrenta a una mujer que apenas se estrena, sin grandes manchas, un poco más lejos de la política tradicional que el republicano que cumplió diez años nadando en esas aguas.

Su estrategia es seguir apelando a la absoluta división, a los votantes que no buscan virtudes en su candidato sino odio por su rival. En 1994, un 21 % de los republicanos tenían una visión muy desfavorable del partido demócrata. Luego de la presidencia de Trump la cifra creció hasta el 62 %. Apelar al insulto, propagar el odio vía X, dividir apelando a la frontera y la retórica de los nativos americanos, agitar contra el ascenso de un supuesto socialismo. Esa parece ser la única opción. Es posible que esta vez la rabia no

### EE 18 /

### El Acuerdo de Escazú y la triple crisis

### SANDRA



LA CORTE CONSTITUCIONAL, DESDE noviembre de 2022, inició el proceso de revisión de la constitucionalidad del Acuerdo de Escazú, luego de ser aprobado por la Ley 2273 de 2022 y previo a que el gobierno de Colombia firmara el tratado en 2019. Sabemos que la Corte publicó como primer punto de la agenda para la sesión de sala plena de hoy, 28 de agosto, la revisión de la ley aprobatoria del Acuerdo. Se espera que la Corte decida si esta Ley es constitucional y, de esa manera, determinar si el Acuerdo de Escazú puede entrar en vigor en nuestro país.

Si hay algo que hemos mencionado en esta columna es que, debido a la aceleración de la pérdida de biodiversidad en la región y en nuestro país, la sociedad y la economía están en riesgo, especialmente porque dependemos de su buen funcionamiento. Las zonas donde están concentradas la producción económica y la población colombiana son, precisamente, las que han perdido su integridad ecológica.

Esta pérdida de integridad, sumada a la intensidad de las manifestaciones de la crisis climática, nos vuelve más vulnerables.

Tanto el Convenio de diversidad biológica, como el de cambio climático, y especialmente las Plataformas Intergubernamentales de Cambio Climático (IPCC) y de biodiversidad y servicios ecosistémicos (IPBES), entre otras instancias internacionales, insisten sobre la urgencia de acelerar cambios transformacionales. Entre ellos están los asociados a los sistemas de valores para activar la participación y para fortalecer la gobernanza con el fin de detener la pérdida de biodiversidad y disminuir las emisiones, pero, sobre todo, para adaptarnos al clima que ya cambió, de la mano de los conocimientos locales sobre la biodiversidad.

El Acuerdo de Escazú se convierte en un instrumento que puede acelerar algunos de los cambios que no han sucedido, a pesar de tener en el papel muchas propuestas hace años. Recordemos que el Acuerdo de Escazú, fundamentalmente, refuerza derechos procedimentales, pero también refuerza derechos básicos al gobierno abierto y a la equidad. En concreto, refuerza el acceso a la información y a la participación, a la justicia en asuntos ambientales, y a la protección de los

líderes ambientales.

Para acelerar la transformación, necesitamos reconocer que las organizaciones de la sociedad civil son actores fundamentales y los necesitamos fortalecidos. Para ello, uno de los elementos claves es facilitar el acceso a la información que tiene el Estado. La información ambiental no siempre está disponible de manera adecuada. Solo intenten buscar la información histórica sobre las lluvias o la temperatura de su municipio, o el estado de los suelos o la contaminación de las aguas. Acceder a la información puede fortalecer la gobernanza territorial al facilitar la participación informada y aportar desde la sociedad civil contribuciones para la identificación y el diseño de soluciones, pero, de igual manera, ante las debilidades institucionales, poder hacer parte de la construcción colectiva de las transformaciones, del diseño de los proyectos de desarrollo y dimensionar mejor, entre todos, la magnitud de los retos asociados a los riesgos y a los impactos.

Debemos parar la pérdida de biodiversidad y la pérdida de quienes defienden la naturaleza. El Acuerdo de Escazú ayuda a acelerar las tareas para fortalecer las capacidades de las regiones que aún no han logrado frenar la crisis de biodiversidad y la violencia.

### EL ESPECTADO

Editado por Comunican S.A.
Calle 103 Nº 69B-43 Bogotá, Colombia.
Línea de servicio al cliente:
601-4232300 Opc. 2.
Redacción: 601-4232300.
Suscripciones: 601-4232300 Opc. 1.
Publicidad: 601-4232300.
www.elespectador.com

Si usted tiene una rectificación o aclaración sobre algún tema publicado en este medio, por favor escribanos a aclaracionesyrectificaciones@elespectador.com

### Cartas de los lectores

### Adelante, ministro

Como arquitecto y amante de nuestra

ciudad y de nuestro patrimonio, leí

con interés la carta que les dirigiera el señor ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes. Celebro con entusiasmo la decisión del ministro y su equipo técnico de defender y continuar con el proceso de recuperación del conjunto, incluida la restauración de Torre Central que algunos grupos políticos promueven demoler, con dos argumentos principales: uno es que prospere una demanda en curso por parte de la constructora Copasa, que tiene demandado al distrito por haberle entregado un contrato que considera no era viable. Se habían quejado en al menos tres oportunidades porque para poder ejecutar el contrato y demoler la Torre Central del hospital debían contar con un permiso del Ministerio de Cultura que nunca fue concedido por considerarse un bien de interés patrimonial. El otro es que la altura de los interiores del edificio, de 3 m, no se ajusta a las nuevas tecnologías hospitalarias. Argumento superado, toda vez que en otros hospitales de la ciudad con determinantes patrimoniales ya se han hecho estas adecuaciones respetando su arquitectura y, en lo que tiene que ver con el cumplimiento del Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) con que cuenta el conjunto, de eso no se habla. El as bajo la manga que creen tener quienes promueven su demolición es que es un Bien de Interés Cultural (BIC) nivel 3 y esto mal, muy mal leído, permitiría su demolición; la norma dice: cuentan aún características representativas que contribuyen a la consolidación de la unidad de paisaje, del contexto rural o urbano o de un conjunto arquitectónico, que han perdido la legibilidad de su distribución arquitectónica pero que mantienen elementos compositivos del volumen, por lo que se requiere conservar su implantación predial, disposición de accesos, elementos de fachadas y geometría de cubierta, así como otros elementos de valor patrimonial que aun formen parte del edificio... Se permite la intervención de los espacios internos del inmueble, siempre y cuando se mantenga la volumetría del cuerpo principal, cuerpos de fachada o su autenticidad. Es el caso de la Torre Central del San Juan de Dios. ¿Quién lo duda? Cuando se habla de demolición parcial, jamás se referirá a todo el edificio; se trata de elementos al interior del inmueble que, en razón de la adecuación a nuevas funciones o su estabilidad, sea necesario modificar. Adelante, señor ministro. Enrique Uribe Botero.

### DE LABIOS PARA AFUERA



Petro. Lo veo compitiendo con Lula a ver quién va a ser el líder que va a representar a los yanquis en América Latina".

Daniel Ortega, dictador de Nicaragua. Ortega también la emprendió contra el presidente brasileño, Lula da Silva, al decir: "Si querés que te respete el pueblo bolivariano, respeta la victoria del presidente Nicolás Maduro y no andes ahí de arrastrado".

### La Ché



### La voz de las mujeres afganas

#### GONZALO MALLARINO



LOS TALIBANES, LOS HOMBRES QUE gobiernan en Afganistán, han prohibido que la voz de las mujeres se oiga en los espacios públicos. Han sentenciado que es un "atributo íntimo" de las mujeres, que puede inclinar a esos hombres castos y virtuosos que son ellos, "al vicio". Ya les habían prohibido que mostraran su rostro y su cuerpo por la misma razón, porque inducen a esos hombres puros a una conducta inmoral.

Sobra decir que también les prohíben que estudien, que participen en política o en movimientos sociales o culturales, que viajen o que se reúnan con otras personas fuera del ámbito familiar. Mejor dicho, no pueden tener amigos, no pueden ni mirar a un hombre en la calle, están absolutamente bajo el yugo de sus esposos o de sus padres o de sus hermanos. No tienen ningún albedrío, no tienen derechos civiles.

Para los talibanes, las mujeres son una incitación al pecado, a la indecencia. Hay que tolerarlas porque son imprescindibles en la reproducción, pero hay que quebrarles el espíritu y la voluntad, disminuyéndolas, invalidándolas, desapareciéndolas, aterrorizándolas, para que estén totalmente sometidas a los hombres. Y hay que empezar a asegurarse de que esto sea así, desde temprano, desde que son niñas.

Son las leyes de la sharía, la ley islámica. Ley que, desde luego, escribieron los hombres y que son antiguas. Es decir, los afganos son patriarcales, misóginos, y violentan y humillan a las mujeres hace mucho tiempo. Por esto que digo, porque su ley y su credo religioso afirman que las mujeres y sus cuerpos y, ahora, sus voces, son una tentación que puede envilecerlos, que puede degradarlos. Son un peligro y una desviación del camino que ellos deben seguir -tal

Los talibanes son unos desgraciados. El mal no está en las mujeres, está en ellos".

como lo dicen sus "leyes divinas"-, como los hombres justos, sabios y piadosos que son.

Por supuesto, el llamado 'mundo occidental' ha creado también formas brutales y, al mismo tiempo, sofisticadas, para engañar, para quebrantar a las mujeres, para explotarlas, para violarlas, para silenciarlas, para someterlas. Pero acá, por lo menos, estamos al tanto, estamos alertas, tenemos que estarlo, y lo denunciamos, lo combatimos, lo condenamos. Y tratamos, todos los días, en muchas sociedades, de visibilizarlo y de castigarlo. Y hay instancias y espacios de todo tipo y naturaleza en los que se han hecho avances. Que lo digan si no, logros como el movimiento feminista, con todas sus capas y tesituras, que es, a mi entender, de lo poco que le da esperanza y porvenir a este mundo y a esta especie humana.

Pero, según parece, en las naciones islámicas las mujeres no tienen ninguna esperanza. Y a mí, por lo menos, me tiene sin cuidado que el islam sea antiquísimo o lo que "designe" Alá o cualquier dios. Los talibanes son unos desgraciados. El mal no está en las mujeres, está en ellos. Es del mal que tienen adentro de sus instintos, de sus oscuridades, de sus deformaciones vitales, de lo que se quieren proteger.



Matto de Turner, sus novelas, ensayos y artículos periodísticos fueron polémicos, criticados por la Iglesia y por los gobiernos de turno. Tanto, que vivió exiliada hasta su muerte, el 25 de octubre de 1909.

Clorinda Matto de Turner fue una figura controvertida, apreciada, repudiada y, por momentos, olvidada, pero su papel fue fundamental en la historia de las letras y el periodismo peruano.

## Cultura

Plumas transgresoras

# Clorinda Matto de Turner: escritora, periodista, activista y educadora

La peruana ha sido reconocida como una de las precursoras de la novela hispanoamericana y del género indigenista.



MÓNICA ACEBEDO

"Los que ejercitan el bien con el desgraciado no pueden medir nunca la magnitud de una sola palabra de bondad, una sonrisa de dulzura que para el caído, para el infeliz, es como el rayo de sol que vuelve la vida a los miembros entumecidos por el hielo de la desgracia".

Aves sin nido

Clorinda Matto fue una de las plumas más transgresoras y relevantes no solo de las letras peruanas, sino de la literatura latinoamericana de finales del siglo XIX y comienzos del XX. A través de su pluma se dedicó a defender los derechos de los pueblos indígenas, de las mujeres de su tiempo y a criticar las injusticias de la sociedad peruana. Fue una figura controvertida, apreciada, repudiada y, por momentos, olvidada, pero su papel fue fundamental en la historia de

las letras y el periodismo peruano. Marcel Velásquez Castro, en el prólogo del libro Las empresas del pensamiento: Clorinda Matto de Turner, de Miguel Vargas Yábar, resume con acierto el eje de su discurso: "La denuncia de la opresión social del indígena y la revalorización de la herencia prehispánica constituye factores centrales en el discurso de la escritora durante su intensa actividadpública, entre 1875 y 1895. Ella busca abiertamente el progreso de la nación, pero su horizonte civilizatorio es más denso y complejo que el de sus pares criollos del período. No solo contribuye a construir un pasado que asigna un lugar relevante al mundo andino y que descentra el papel hegemónico de Lima, sino que afirma radicalmente el proyecto liberal modernizador y su promesa emancipatoria" (Grupo Pakarina, 2013, p. 12).

Grimanesa Martina Matto Usandivaras nació el 11 de noviembre de 1852 en Cuzco, Perú, en el seno de una familia mestiza. Perdió a su madre cuando tenía 10 años y se educó en el Colegio femenino Educandas de Cuzco. Su cercanía con

la cultura indígena y su interés por aprender la llevaron a interesarse por los temas de denuncia pública. Se casó con un inglés, Joseph Turner, y juntos vivieron en un pequeño pueblo andino donde Clorinda profundizó en sus estudios sobre los pueblos indígenas. En 1876 fundó una revista llamada El recreo de Cuzco, donde publicó numerosos artículos sobre literatura y cultura indígena. En 1881 murió su esposo, y desde ese momento se dedicó a la escritura en forma más constante. Publicó varios artículos periodísticos en los que defendió los derechos de las mujeres y de los indígenas, y exigió mayores recursos para la educación. Además, fue muy activa recolectando recursos para las personas necesitadas. Fue, además, traductora del quechua al español.

Aves sin nido (1889) es una de sus novelas más relevantes, por ser una de las obras precursoras del indigenismo en literatura. El eje argumental de la novela es el abuso de la Iglesia católica y los miembros de las élites criollas a la población indígena: "Nacimos indios, esclavos del cura, esclavos del gober-

nador, esclavos del cacique, esclavos de todos los que agarran la vara del mandón". Tiene como contexto espacial un pueblo ficticio llamado Killac, ubicado en la cordillera de los Andes. Una historia de amor entre hermanos, que desconocen su consanguinidad, sirve de hilo conductor de la narración y de base para las denuncias de Matto: "La influencia ejercida por los curas es tal en estos lugares, que su palabra toca los límites del mandato sagrado, y es tanta la docilidad de carácter del indio, que no obstante de que en el fondo de las cabañas, en la intimidad, se critica ciertos actos de los párrocos con palabras veladas, el poder de la superstición conservada por estos avasalla todo razonamiento y hace de su voz la ley de los feligreses". La obra causó escándalo en la época, sobre todo ante las autoridades eclesiásticas que decidieron excomulgarla.

Publicó otras obras, como la novela Índole (1891), también en un pueblo ficticio que logró integrar la cultura indígena con la criolla, sin asumir que una es superior que la otra. Retrató con cuidado costumbres que dialogaron con temas como el linaje y la condición de las mujeres; Herencia (1895), por su parte, fue una novela que se centró en los problemas de clases sociales, tan marcados a finales del siglo XIX, que también denunció los temas de racismo e identidad. Además, publicó Tradiciones cusqueñas en 1884, una colección de artículos que incluyó leyendas, mitos y costumbres de los diferentes pueblos indígenas de Perú.

Su activismo, sus novelas, ensayos y artículos periodísticos fueron polémicos, criticados por la Iglesia y por los gobiernos de turno. Tanto, que se vio obligada a viajar en 1895 a Buenos Aires, Argentina, donde vivió exiliada hasta su muerte, el 25 de octubre de 1909.

Es decir, fue una de las escritoras más importantes de las letras peruanas. Precursora del movimiento indigenista en la literatura, defensora de los pueblos indígenas y su cultura, denunciante del maltrato y el abuso de la Iglesia católica, crítica de la sociedad criolla, pionera del periodismo femenino y activista social.



Clorinda Matto de Turner publicó su primera novela, "Aves sin nido", en 1889. /Biblioteca Nacional del Perú



No te pierdas el miércoles 28 de agosto en el marco de



Ulibro PALABRAS VIVAS



22.ª Feria del Libro de Bucaramanga Neomundo Centro de Convenciones 3:30 p.m

Encuentro con Pedro Carlos Lemus, autor del libro "Lo llamaré amor" Lugar: Sala A - Neomundo

5:00 p.m.

Encuentro con Piedad Bonnett, autora del libro "La mujer incierta" Lugar: Gran Salón - Neomundo

Modera: Laura Camila Arévalo, editora de la sección cultura de El Espectador

Medio aliado







La cinta hizo parte de la Competencia Oficial del Festival de Annecy en 2023./Cinetopia

MATEO MEDINA **ESCOBAR** 

mmedinae@elespectador.com atamdemes

Los creadores de la película "El reino de Kensuke" llevaron a cabo gran parte de su etapa de producción durante la pandemia. Sally Hawkins (La forma del agua), Raffey Cassidy (El sacrificio de un ciervo sagrado), y Aaron MacGregor, grabaron las voces de sus personajes en un estudio en Londres (Inglaterra), pero el actor Cillian Murphy, ganador del premio Oscar por su protagónico en "Oppenheimer", tuvo que trabajar desde Dublín (Irlanda), y el japonés Ken Watanabe dio su voz desde Tokio.

Mientras viajaba en un barco con su familia, una tormenta saca de la embarcación a Michael (MacGregor), un niño de 11 años. Su padre (Murphy), su madre (Hawkins) y su hermana (Cassidy), logran continuar a bordo del barco. El joven es arrastrado a una isla en el Pacífico, acompañado por su perra Stella. En esa misma isla vive Kensuke (Watanabe), un anciano japonés que hizo parte del ejército de su país durante la Segunda Guerra Mundial. La historia de "El reino de Kensuke" está basada en la novela del escritor británico Michael Morpurgo.

"Sarah Radclyffe, la productora de la película, eligió el libro hace unos 20 años. Siempre fue su pasión convertir este libro en una película. Originalmente, iba a hacerlo con actores reales, porque esa era su experiencia en el cine, pero se dio cuenta de que intentar hacer esta historia sería muy complicado así. Se le ocurrió

Entrevista con los directores

### "El reino de Kensuke", cuando la animación cruza las barreras del idioma

La película animada, basada en la novela de Michael Morpurgo y que cuenta con Cillian Murphy, Sally Hawkins y Ken Watanabe en su elenco de voces original, se estrenó el jueves pasado en salas de cine. Los directores Neil Boyle y Kirk Hendry hablaron para El Espectador.







Kirk Hendry./Cinetopia

con nuestra animación", explica Kirk Hendry, codirector de la cinta. El cineasta se unió con Neil Boyle para hacer un tratamiento y ofrecer su visión del proyecto.

"Leímos el guion que hizo Frank Cottrell Boyce. Había hecho algo fantástico. Nos habíamos deshecho de casi todo el diálogo. En el libro, Michael y Kensuke pueden hablar entre sí. Pero Frank se dio cuenta de que, si quieres contar una histo-

conoces cruzan esas barreras del lenguaje, la cultura, la edad y, en última instancia, cruzan la barrera de las especies, era mucho mejor hacer algo sin diálogos", agrega Hendry.

La historia de la película se desarrolla en una isla que aparentemente no tiene más humanos. Michael y Kensuke aprenden a conviviry, a pesar de las barreras del idioma, forjan una amistad. Hendry explica que "todas las

las son siempre muy diferentes. Generalmente es un monólogo en la cabeza de alguien. Una historia de un libro para una película es muy larga. Hay que trabajar para reconstruir el arco de la historia, pero lo que estás haciendo es tomar el núcleo, y reinventarlo".

Los cineastas explicaron que el autor del libro fue muy abierto con la adaptación. "No es pretencioso con su escritura, y lo único que le preocupaba era que nos aferráramos al corazón de la historia", dice Boyle.

"Queríamos un aspecto tan detallado como para que la isla se convierta en otro personaje y que el público se sintiera inmerso en ese mundo. Una referencia inicial fueron las pinturas de mapas que solían estar pintadas a mano. Las extensiones del set se remontan al siglo XX, sobre todo a los años 40 y 60. Siempre nos encantaron porque tenían suficientes detalles e intentaban ser fotorrealistas. Así que buscábamos ese aspecto, pero obviamente no podíamos tener gente pintando la idea de que podíamos hacerlo ria sobre cómo las personas que adaptaciones de libros a pelícu- 1200 de esos. Con el cronograma suyo", concluyó Hendry.

Hay que trabajar para reconstruir el arco de la historia, pero lo que estás haciendo es tomar el núcleo, y reinventarlo", Kirk Hendry, codirector.

que teníamos nunca hubiéramos terminado". Los directores usaron Photobashing, una técnica en la que mezclan fotografías o recursos 3D mientras los pintan y componen en una pieza.

Para la grabación de las voces, la producción reunió parte del elenco en Londres, pero con la contingencia ocasionada por la pandemia tuvieron que grabar a Cillian Murphy y Ken Watanabe desde sus casas en Dublín y en Tokio, respectivamente. "Lo mejor de trabajar con actores, para ser sincero, es que es lo mismo que trabajar con animadores, que son actores con lápiz. Cada uno necesita un tipo de indicación diferente para florecer, y eso es lo que nos resulta interesante", dice Boyle.

A diferencia de otras producciones, en la película "El reino de Kensuke" se grabaron primero las voces de los actores y después sí se hicieron la animación y la sincronización de los personajes con los diálogos. "Los actores tuvieron libertad de improvisar, de probar cosas, de ir en diferentes direcciones, y de jugar con sus personajes. Pudieron ver un guion gráfico para entender lo que estaba sucediendo visualmente. Fue una aventura realmente fabulosa ver a estos actores dar vida a los personajes", contó Hendry.

Para Boyle, "los descubrimientos más emocionantes, además de esos actores que están bastante bien establecidos, fueron Raffey, quien interpreta a la hermana, y Aaron, quien interpreta a Michael. Este fue su primer papel importante. Había hecho un poco de teatro y un poco de televisión. Analizamos a unos 40 o 50 niños de 11 años. Aaron simplemente se destacó de manera asombrosa. Era increiblemente brillante y podía seguir instrucciones y comprender la técnica".

Los directores aseguraron que la actriz Sally Hawkins era muy instintiva. "Se emociona mucho y se pone nerviosa frente al micrófono. Casi se pone a llorar al final de una toma. Ken Watanabe es muy preciso, y también está muy interesado en el aspecto emocional de lo que está haciendo, pero es un poco más técnico en cierto modo. Es fascinante ver cómo trabajan todas estas personas diferentes y cómo se acercan sus habilidades. Cillian le dio mucha calidez al papá. Él hizo que pareciera increíblemente fácil. Neil y yo tuvimos el gran privilegio de tener asientos en primera fila para ver a estas personas hacer lo

### / 21

### **Deportivas**

### Adiós a Osorio

La tenista colombiana María Camila Osorio tuvo un mal estreno ayer en el Abierto de Estados Unidos. La cucuteña de 22 años se despidió del último Grand Slam de la temporada tras caer 6-2 y 7-6 (7-4) ante la rusa Mirra Andreeva en la primera ronda.

### Sigue la Vuelta

El belga Wout van Aert se apuntó ayer su tercer triunfo en la décima etapa de la Vuelta a España, en Baiona, tras un recorrido de 160 km. El australiano Ben O'Connor mantuvo el liderato y el mejor colombiano en la general es el huilense Harold Tejada, 21 a 15:40.



/ Hull City

### Puerta, al Hull City

El futbolista colombiano Gustavo Puerta fue presentado ayer como nuevo jugador del Hull City, equipo de la segunda división del Inglaterra. El mediocampista llega en calidad de préstamo, tras su salida del campeón alemán, el Bayer Leverkusen.

### Sorteo de Champions

El sorteo para la primera fase de la Champions se celebrará mañana en Mónaco e inaugurará el nuevo formato del torneo, que pasa de 32 a 36 equipos y cambia la primera fase de grupos por un "minicampeonato" en el que cada club jugará contra ocho rivales diferentes.

## Deportes





Nelson Crispín (izq.) y Carlos Daniel Serrano (der.) han logrado siete medallas cada uno en la natación en las justas paralímpicas. / CPC-Mindeporte

Juegos Paralímpicos de París 2024

### Las principales apuestas de Colombia

La delegación nacional, con 78 deportistas clasificados, será la más numerosa en representar a Colombia en estas justas. El objetivo es superar las 24 medallas obtenidas en Tokio 2020.

### REDACCIÓN DEPORTES

Los Juegos Paralímpicos de París 2024 prometen encender una vez más la llama de la unidad y del espíritu deportivo en todo el mundo. Durante once días, cerca de 4.400 atletas de élite competirán en 22 disciplinas, demostrando su habilidad, su resistencia y su determinación.

Esta edición marcará un hito, ya que será la primera vez que Francia acoja este prestigioso evento. La ceremonia de inauguración comienza hoy a la 1:00 p.m., en una celebración que se llevará a cabo entre los icónicos Campos Elíseos y la Plaza de la Concordia. Los Juegos culminarán el próximo domingo 8 de septiembre.

### Colombia, en los Paralímpicos

La delegación nacional va comenzó a hacer historia en París. Con 78 atletas clasificados, esta es la representación más numerosa de

picos. Conformado por 47 hombres y 31 mujeres, el equipo competirá en diez disciplinas diferentes. A ellos se suman cuatro guías y dos arqueros (fútbol para ciegos), quienes cumplen con un rol fundamental en los deportes que practican.

Además de este hito, la delegación nacional participará por primera vez en tres disciplinas: fútbol para ciegos, Para tiro deportivo y Paratriatlón. Otros deportes en los que también harán presencia los colombianos son Boccia, Paratletismo, Paranatación, Parapowerlifting, Para tiro con arco, Paraciclismo y Para tenis en silla de ruedas.

"Queremos mejorar los resultados de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Tuvimos 24 medallas, entre esas tres de oro -siendo la mejor actuación de Colombia hasta ahora en estas justas-. En esta ocasión, estamos provectando 29 medallas, entre ellas cinco de oro, pero yo sé que serán muchas Colombia en unos Juegos Paralím- más", aseguró Julio César Ávila, desde la 1:00 p.m.

presidente del Comité Paralímpico Colombiano, a El Espectador.

"Todos están motivados y con ganas de romperla, como dicen los muchachos. Ya acomodaron horarios y reconocieron escenarios, los cuales tienen todas las garantías. Están tranquilos, contentos, motivados y con ganas de darla toda, como siempre", agregó Ávila.

Colombiahizosudebutenlos Juegos Paralímpicos en la edición de 1976, celebrada en Toronto, Canadá. Desde entonces, siempre ha sido parte de las competencias paralím-

47 hombres y 31 mujeres representarán a Colombia en los Juegos Paralímpicos de París 2024. La ceremonia de inauguración será hoy

picas más importantes del mundo, conexcepción de los Juegos de 1984. Las primeras medallas para la delegación colombiana llegaron en los Juegos Paralímpicos de Arnhem 1980, en Países Bajos, donde el vallecaucano Pedro Mejía obtuvo una medalla de oro y otra de bronce en paranatación. Sin embargo, tuvieron que pasar seis ediciones más para que Colombia volviera al podio paralímpico. En Pekin 2008, Moisés Fuentes ganó el bronce en paranatación, y Elkin Serna sellevó la plata en maratón, marcando el inicio de un ascenso sostenido.

Desde entonces, el país ha ido superando sus propias marcas en cada edición. En Londres 2012, Colombia consiguió dos medallas de plata. De Río 2016, la delegación regresó con dos oros, cinco platas y diez bronces. Finalmente, en Tokio 2020, los atletas colombianos lograron tres medallas de oro, siete de plata y 14 de bronce, consolidando su progreso en el ámbito paralímpico.

#### Las opciones de medallas

Colombia cuenta con atletas de élite y amplia experiencia en los Juegos Paralímpicos, destacando los paranadadores Carlos Daniel Serrano y Nelson Crispín, quienes han acumulado siete medallas paralímpicas cada uno entre Río 2016 y Tokio 2020. Serrano, uno de los abanderados de la delegación, es una de las principales esperanzas del país en la búsqueda de nuevas medallas. El santandereano competirá en los 50 metros libres S7, 50 metros mariposa S7, 200 metros combinados SM7, y 100 metros pecho SB8, su prueba más fuerte. Crispín, aunque competirá en otras categorías, también tiene grandes posibilidades de subir al podio en esta misma disciplina.

También en paranatación, Sara Vargas y María Paula Barrera apuntan alto. Vargas nadará en los 50 metros mariposa, 100 metros libres y 200 metros combinados, mientras que Barrera, en la categoría S10, competirá en los 50, 100 y 400 metros libres, así como en los 100 metros mariposa. Además, Gabriela Oviedo y Zharit Rodríguez podrían ser las sorpresas de la delegación en esta disciplina.

En paratletismo, Colombia tiene grandes nombres. Mauricio Valencia, triple medallista paralímpico, competirá en lanzamiento de jabalina y disco, junto a Mayerli Buitrago, medallista de plata en Tokio 2020, y Erica Castaño, plata en el Mundial de Paratletismo Paris 2023. Diego Meneses, bronce en el Mundial de Mayores y triple medallista en el Mundial Juvenil, también competirá en lanzamiento de jabalina y peso. José Gregorio Lemos, doble medallista paralímpico, estará en lanzamiento de jabalina y salto de longitud, mientras que Luis Fernando Lucumí, plata en el Mundial de Paratletismo París 2023, competirá en lanzamiento de jabalina.

En las pruebas de velocidad, Darian Faisury Jiménez, doble medallista paralímpica, competirá en los 100 y 400 metros, al igual que Karen Palomeque, campeona mundial en los 100, 200 y 400 metros en París 2023. Ella también estará en salto de longitud. Jhon Sebastián Obando, medallista de oro en salto largo y plata en los 400 metros en los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023, también representará al país. Entre otros atletas destacados, con opciones de medalla, se encuentran Fabio Torres, bronce en Para powerlifting en Tokio 2020; Paula Ossa, la abanderada del paraciclismo que llega en excelente forma, yelequipo de fútbol para ciegos, que alcanzó el cuarto lugar en el Campeonato del Mundo.

### Bucaramanga vs. Santa Fe, por la Copa Colombia

Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe se preparan para un nuevo enfrentamiento clave en la temporada. Los leopardos recibirán a los leones en el estadio Américo Montanini de la Ciudad Bonita para el partido de vuelta de la tercera ronda

de la Copa Colombia. El balón comenzará a rodar a las 6:15 p.m., y el equipo dirigido por el técnico venezolano Rafael Dudamel cuenta con una ligera ventaja tras haber empatado 1-1 en el duelo de ida en El Campín de Bogotá. A pesar de ese

resultado favorable como visitante, Bucaramanga no puede confiarse. Santa Fe, bajo la dirección del uruguayo Pablo Peirano, ya demostró su capacidad de imponerse en territorio bumangués, al ganar por 0-1 hace menos de un mes, por la Liga.

### Deportes



Pablo Repetto estuvo casi seis meses como técnico de Atlético Nacional. / Atlético Nacional

Otro proceso fallido

### Pablo Repetto no seguirá al frente de Atlético Nacional

El 10 de mayo de 2017, Atlético Nacional se consagró campeón de la Recopa Suramericana. Un mes después, el 18 de junio, levantó el título de la Liga BetPlay. Tres días más tarde Reinaldo Rueda, el timonel que durante dos años lideró una de las épocas más exitosas del cuadro verdolaga en su historia, con conquista Copa Libertadores incluida, dio un paso al costado en busca de nuevos retos.

Desde entonces, no solo ningún entrenador ha estado cerca de llevar al verde paisa a lo más alto, sino que no ha habido un solo estratega que haya durado algo similar a los dos años que estuvo en el cargo Rueda, quien a diferencia de cada uno de los que vinieron después de él, sí pudo consolidar un proceso exitoso.

Luego de la salida del entrenador vallecaucano, hace siete años, el banquillo verdolaga ha presentado 14 cambios, sin contar técnicos interinos. Juan Manuel Lillo fue el primero que tomó las riendas del equipo, pero su proyecto no prosperó. Después llegaron Jorge Almirón, Hernán Darío Herrera, Paulo Autuori, Alejandro Restrepo, Juan Carlos Osorio, Alexandre Guimaraes, Alejandro Restrepo (segunda etapa), Hernán Darío Herrera (segunda etapa), Pedro Sarmiento, Paulo Autuori (segunda etapa), William Amaral, John Jairo Bodmer y Pablo Repetto.

El uruguayo Repetto se sumó este martes a la lista de timoneles de Nacional que no lograron establecer su estilo de juego en la institución. Aunque el equipo no va mal en la tabla (es tercero en la Liga BetPlay), la directiva no estaba satisfecha con el nivel mostrado en las últimas jornadas ni con

de 50 años, quien había llegado al onceno antioqueño para reemplazar a Bodmer, quien no quiso seguir en el cargo después de sufrir amenazas de algunos hinchas que no estaban conformes con su labor al frente del plantel profesional.

El proceso de Repetto al frente de Nacional arrancó el pasado 10 de marzo y su primer golpe fue la no clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay pasada. En el torneo apertura dirigió 10 partidos, y este semestre alcanzó a estar en otros siete. Ganó ocho, empató cuatro y perdió cinco, para un promedio de 1,65 puntos por juego disputado durante los 179 días que estuvo en el cargo.

Desde que Rueda se fue en 2017, solo Juan Carlos Osorio, entre 2019 y 2020, duró más de un año como entrenador del cuadro verdolaga. No obstante, su estancia en el club también llegó a su fin por una crisis deportiva. Para entrenadores como el 'Arriero' Herrera y Autuori, que ganaron títulos en su estancia con el equipo, tampoco fue posible mantener sus buenas rachas.

Parte de esa inestabilidad en los banquillos se puede entender, además de los malos resultados deportivos, por los movimientos en la parte administrativa. En el último lustro Nacional ha cambiado de presidente en tres ocasiones, la más reciente en abril de este año, cuando Sebastián Arango fue designado por la junta directiva.

Todavía no hay un anuncio oficial sobre quién será el reemplazo de Repetto. Por lo pronto, aunque suena con fuerza el nombre del mexicano Efraín Juárez. El verde paisa se prepara para visitar este sábado a el manejo de grupo que tenía el estratega Jaguares de Córdoba, por la Liga BetPlay.

### Sudoku

|   |   | 6 |   |   | 1 | 9 |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 8 |   |   |   |   |   |   |   |
| 4 |   | 9 |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | 2 |   | 4 | 7 |
| 3 | 7 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
|   |   |   |   |   | 4 |   |   |   |
| 9 |   |   | 1 |   |   |   | 2 |   |
|   |   | 3 | 8 |   |   |   |   |   |
| 1 |   | 5 |   | 2 |   |   | 7 | 6 |

| 2 |   |   | 5 | 3 | 8 | H |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _ |   | 5 |   | 9 |   | 1 | 8 |
|   | 2 | 8 |   |   |   |   | 9 |
| 7 |   |   |   |   | 4 | 5 |   |
|   |   |   |   |   | 7 |   |   |
|   |   | 3 | 2 |   |   |   | 1 |
| 9 |   |   |   |   |   | 8 |   |
|   | 1 |   |   | 6 |   | 7 | 2 |

### Espectagrama

Espectagrama, Mario Méndez - mariom20co@yahoo.com

|                                          | J/2                    |                                 |                                | Magistra-<br>do es-<br>partano       | Plural,<br>máster<br>(1) | Río euro-<br>asiático          | "Potencia<br>Mundial<br>de la<br>Vida" | Bastante |
|------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------|
|                                          | 11/1                   |                                 | Forma,<br>levanta<br>bien      |                                      |                          |                                |                                        |          |
|                                          |                        |                                 | Lobo que<br>asusta<br>Dé       | )                                    |                          |                                |                                        |          |
|                                          | Procuren,<br>pretendan | Todo por<br>una (2)<br>Polvazal |                                |                                      |                          |                                | Caos<br>vencido                        |          |
| Los repito<br>en<br>enclítico            |                        |                                 |                                |                                      |                          |                                |                                        |          |
| Inv.,<br>Auguste<br>de El<br>pensador    |                        |                                 |                                |                                      |                          | Forma de<br>versi-<br>ficación |                                        | Karenina |
| Cuelmo                                   | )                      |                                 |                                | La<br>totalidad<br>Símbolo<br>bárico |                          |                                |                                        |          |
| Eritrea<br>enwebada                      |                        |                                 | Presiden-<br>te gagá<br>gringo |                                      |                          |                                |                                        |          |
| Número                                   |                        |                                 | Posición<br>yoga<br>Impar      |                                      |                          |                                |                                        |          |
| Diez<br>gringos                          |                        |                                 |                                | Galio                                |                          |                                |                                        |          |
| Reparte<br>bienes                        |                        |                                 |                                |                                      |                          | االا                           |                                        | Val      |
| Novenas<br>pero no<br>de agui-<br>naldos |                        |                                 |                                |                                      |                          | 1111                           | . 1 ,                                  | f.c.     |

SOLUCIÓN DEL ANTERIOR. Horizontales: En uno, Rasgo, UEFA, Raspada, Ova, Pe, Dé, RAF, Irse, Ale, Liábamos, Latón, Adoro, Sayas. Verticales: Rodillas, Averiada, USA, Yotas, Pere, Débora, Zafan, Anos, Usad, Ram, Ng, Apalo, OOO, Efes.

## EL HORÓSCOPO DE ARTEMISA

Virgo (24 ago. - 23 sep.) En esta nueva temporada nada puede salir mal. Una dosis de realismo también está bien para que sepas cómo pasa la página. Palabra del día: Conéctate.

Libra (24 sep. - 23 oct.) Tu salud está diciendo que no pongas por encima de tu tranquilidad cosas que no puedes controlar. Escúchate, eso es lo más sano. Palabra del día: Sanar

Escorpión (24 oct. - 22 nov.) Eres capaz con todo, ya sabes cómo enfrentar esos obstáculos que te descargan energéticamente. Palabra del día: Atención.

Sagitario (23 nov. - 21 dic.) El karma existe. Prepárate para que la vida te dé una lección con sabor amargo por lo que hiciste estos últimos meses. Palabra del día: Oportunidad.

Capricornio (22 dic. - 20 ene.) Te estás enfrentando a la vida con una actitud determinante, eso permitirá terminar con la dependencia emocional. Palabra del día: Perspectiva

Acuario (20 feb. - 20 mar.) Hay personas que te importan mucho. Reflexiona e inclinate por lo que realmente quieres tú, no los demás. Palabra del día: Lánzate.

Piscis (20 feb. - 20 mar.) Tendrás muchos desafíos emocionales. Es hora de hablar, debes cuidarte, y velar siempre por tu mente y tu paz interior. Palabra del día: Calma.

Aries: (21 mar. - 20 abr.) Enfoca tu energía en lo importante, con certezas, sin tanta duda, renovando tu mente, pero especialmente tu espíritu. Palabra del día: Aterriza.

Tauro (21 abr. - 21 may.) Hay personas que quieren seguir haciéndote daño y tú sigues permitiéndolo. Corta lazos emocionales de raíz. Palabra del día: Cree.

Géminis (22 may. - 21 jun.) Las reconciliaciones que estás experimentando son lentas. Debes enfocarte en solucionar esos problemas que se niegan a irse. Palabra del día: Estabilidad.

Cáncer (22 jun. - 23 jul.) Tus emociones están siendo muy intensas y eso no te permite tomar decisiones lógicas. Vas como el cangrejo. Palabra del día: Gozo.

Leo (24 jul. - 23 ago.) Te está costando más que nunca aclarar tus sentimientos. La felicidad no se obtiene con desinterés, sino con decisiones. Palabra del día: Amor propio.

#### Ordene su aviso también a los correos: sarias@elespectador.com y jduran@elespectador.com - Línea de servicio al cliente (601) 4232300 Opc. 2

**Empleos** 

**Bienes Raices** 8 > Maguinaria

» Vehículos

Otros

Negocios

10 » Módulos

Tecnología

Servicios

**Judiciales** 

Turismo 12 » Exeguiales

### Clasificados

Ordene su aviso EL ESPECTADOR 2627700 313 889 4044

#### Tarifas:

- » Palabra \$ 1.681
- Centímetro x col. \$66.555
- Edictos \$ 81,345
- A estas tarifas se les debe incluir el IVA.

#### Formas de Pago:

- » PSE
- Tarjeta de Crédito
- Transferencias Bancarias



### Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

1. U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA COORDINACION DE CORRESPONDENCIA Y NOTIFICACIONES. Dando cumplimiento a lo ordenado en el artículo cuarto de la parte Resolutiva del Acto

Administrativo que se relaciona a continuación proferido por el Subdirector de Recaudo, se procede a publicar en un periódico de alta circulación Nacional posterior a su notificación y ejecutoria "Por la cual se confiere una autorización para actuar como autorretenedor

impuesto sobre la renta" RESOLUCION No. 7258 del 12 de Agosto del 2024, RAZON SOCIAL: SOLUTRA DE COLOMBIA LTDA con NIT 900.126.719-3. JOHANNA CAROLINA PINEDA CARVAJAL, Jefe Coordinación Correspondencia y Notificaciones (A). H17

### **Edictos**

#### Avisos

AVISO DE CANCELACION Y REPOSICIÓN DE TÍTULO VALOR, Yo, JOSE MIGUEL REY MORENO, identificado con C.C. No. 80.238.664, notifico al público en general y/o interesados, mediante los trâmites previstos en el artículo 398 del código general del proceso, solicito la cancelación y reposición por perdida del siguiente título valor expedido por el BANCO BANCOLOMBIA, como consecuencia de hurto: Tipo de Titulo: CDT, No del titulo: 6127560, por valor de \$9.000.0000 (nueve millones de pesos), con fecha de expedición (28 / 05 / 2024) y fecha de vencimiento (28 / 08 / 2024), PLAZO: 90 DÍAS, En consecuencia, se le solicita al BANCOLOMBIA, la cancelación y reposición del titulo citado y también al público en general abstenerse de efectuar cualquier operación comercial con el título valor objeto del presente aviso. El Banco BANCOLOMBIA recibiránotificaciones en la dirección: Carrera 71 D No 06 - 94 sur Local 1002 SUR Sucursal Plazas las Américas. Bogotá D.C. HB

EDICTO .: DRA. LAURA INES RODRIGUEZ BARRIOS - AVISO: Yo, DRA. LAURAINES RODRIGUEZ BARRIOS identificada con C.C. 52.876.962 de profesión ODONTOLOGA, me permito comunicar que a partir de la fecha se llevara a cabo el CIERRE DEFINITIVO DEL CONSULTORIO ODONTO LÓGICO ubicado en la cra 97C No 72-12 sur local 7 Condominios I de Bosa recreo. motivo por el cual se solicita a todas las personas que crean tener derecho, solicitar copia de la historia clínica correspondiente, para hacer la entrega personal comunicarse al celular: 3134842702. En caso de no ser reclamada, dichas de Bogotá. Bogotá 28 de Agosto de 2024. H9

ICBF-BOGOTÁ.-EL SUSCRITO DEFENSOR DEFAMILIA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF CENTROZONALBOSA EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE APERTURA - CITA al (la) progenitor (a), señor (a) ELKIN DUVAN VALENCIA RIOS, identificado con cedula-No. 80.205.974, en calidad de progenitor y a la familia extensa, red vincular y demás familiares por linea materna y paterna, o a guien se considere con derechos a intervenir, dentro del proceso de restablecimiento de derechos a favor del niño, niña, adolescente DALIANA ISABEL VALENCIA CHAVES R.C. 1206225710 SIM 13850217, nacido (a) el 17 de OCTUBRE de 2019, para que en el término de cinco (5) días hábiles se presenten en la Defensoria de familia ubicada en la Calle 65 Sur No. 80 C - 56 Centro Zonal BOSA del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con el fin de notificarle el AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN, dentro del proceso administrativo de restablecimiento de derechos radicado bajo el número SIM 13850217. PAULO ANTONIO FLECHAS ARCINIEGAS. Defensora de Familia ICBF. Centro Zonal Bosa, H3

ICBF-BOGOTÁ. - EL SUSCRITO DEFENSOR DE FAMILIA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF CENTROZONAL BOSA EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE APERTURA - CITA al (la) progenitor (a), señor (a) ELKIN DUVAN VALENCIA RIOS, identificado con cedula No.80.205.974, en calidad de progenitor y a la familia extensa, red vincular y demás familiares por línea materna y paterna, o a guien se considere con derechos a intervenir dentro del proceso de restablecimiento de derechos afavor del niño, niña, adolescente DUVAN ANTONIO VALENCIA CHAVES T.I. 1028789268 SIM 13850218, nacido (a) el 18 de SEPTIEMBRE de 2012, para que en el término de cinco (5) días hábiles se presenten en la Defensoria de familia ubicada en la Calle 65 Sur No. 80 C - 56 Centro Zonal BOSA del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con el fin de notificarle el AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN, dentro del proceso administrativo de restablecimiento de derechos radicado bajo el número SIM 13850218. PAULO ANTONIO FLECHAS ARCINIEGAS. Defensora de Familia ICBF, Centro Zonal Bosa, H2

ICBF - BOGOTÁ. - LA SUSCRITA DEFENSORA DE FAMILIA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF CENTRO ZONAL BOSA EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE APERTURA - CITA al (la) progenitores (a), señor (a) BELTRAN PEREZ MARTIN ANTONIO y a la familia extensa, red vincular y demás familiares por línea materna y paterna, o a quien se considere con derechos a intervenir, dentro del proceso de restablecimiento de derechos a favor del niño, niña, adolescente DAVID ALEJANDRO BELTRAN MOLINA con tipo de documento No. 1012383804 nacido (a) el 22 diciembre del 2019, para que en el término de cinco (5) días hábiles se presenten en la Defensoría de familia ubicada en la CALLE 65 SUR N. 80 C - 56 Centro Zonal Bosa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con el findenotificarie el AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACION, dentro del proceso administrativo de restablecimiento de derechos radicado bajo el número SIM 1764065909. De no asistir se entenderá surtida la notificación, LADY DIANA SAAVEDRA ROJAS, DEFENSORA DEFAMILIA, ICBF-Centro Zonal Bosa, H4

ICBF - BOGOTÁ. - LA SUSCRITA DEFENSORA DE FAMILIA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF CENTRO ZONAL BOSA EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTODE APERTURA - CITA al progenitora la señora JULIE ANDREA BENAVIDES ROJAS identificada con Cédula de Ciudadania Nº, 52.976.727 y a la familia extensa, red vincular y demás familiares por linea materna y paterna. o a quien se considere con derechos a intervenir, dentro del proceso de restablecimiento de derechos a favor de la niña ALEJANDRA ESLAVA BENAVIDES, con Documento de identidad: T.I. No. 1.011.234.225. para que en el términode cinco (5) días hábiles se presenten en la Defensoria de familia ubicada en la calle 65 Sur Nº 80 C 56 B - Bosa Centro, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con el fin de notificarie el AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN del 22 de Abril del 2024, dentro del proceso administrativo de restablecimiento de derechos radicado baio el número SIM 1764059301. De no asistir se entenderà surtida la notificación. MARIA ANGELA RIVERA RINCON. Defensora de Familia.

ICBF - Centro Zonal Bosa, HI SEÑORES JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO. Espinal Tolima. Ref: Imputado: JESUS ALEXIS POSADA SANTA Punible: fabricación, tráfico y porte de arma de fuego. omuniciones. Rad U: 732686099121-2024-00086-00 Rad I: 73268 3104001 - 2024 - 00157 - 00. DISCULPAS PUBLICAS. yo, JESUS ALEXIS POSADA SANTA, identificado con la C.C. No. 1.105.687.960 de Espinal Tolima, ofrezco disculpa públicamente por mi maí comportamiento de portar arma. de fuego sin permiso legal, para el día 12 de abril de 2024,

siendo las 15:20 horas aproximadamente, en la ciudad del Espinal Tolima. Me encuentro profundamente arrepentido por mi mal actuar, y me comprometo a no volver a infringir las leyes penales o cometer algún hecho ilícito, así como de mantener buena conducta personal, familiar y social; de igual manera, hago un llamado a la comunidad, para que se preserve el bien jurídico de la seguridad pública, así como que no se cometan comportamientos que atente contra la tranquilidad o convivencia pacífica, ya que generar un proceso penal, trae gravísimas consecuencia para uno, como también para la familia. H11

TERCER AVISO AL PUBLICO. LIQUIDACIÓN DE ACTIVIDADESEN COLOMBIA. IMMAP INC. Elliquidador de las actividades de IMMAP INC, Organización No Gubernamental con domicilio en el exterior Sin Animo de Lucro con NIT nro. 900.890.573-0, informa a sus posibles acreedores y al público en general que IMMAP INC decidió cerrar sus actividades permanentes en Colombia. En consecuencia, cancelará la inscripción de la Organización en el Registro Único Empresarial y Social de la Cámara de Comercio de Bogotá y su Registro Unico Tributario ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia. Por lo anterior, convoca a quienes crean tener algún derecho a reclamar para que se dirijan, inmediatamente, al correo rep-colombia@immap.org, con los documentos que acrediten su derecho. CARLOS VICENTE RAMÍREZ GARCÍA. C. E. nro. 798693. Liquidador IMMAP INC. Correo: rep-colombia @ immap.org 3cera fecha 28 de agosto de 2024. H12

TVEEZ COLOMBIAS.A. NIT: 900.164.670-3. BOGOTÁD.C. Gómez Hoyos identificable con cédula de ciudadan la número 71.291.305 de Itagüí Antioquia, falleció el pasado 23 de julio de 2024 en la ciudad de Bogotá D.C. y se encontraba vinculado a nuestra Organización. Quien se considere con derecho a reclamar las prestaciones sociales en condición de beneficiario de conformidad con lo establecido en la legislación laboral hoy vigente, podrá dirigir su correspondiente solicitud allegando las partidas eclesiásticas, registros civiles de nacimiento y demás documentos que determinen la relación con el causante, dentro de los 30 días calendario siguientes a la publicación de este aviso, remitiendo los documentos al correo electrónico operaciones@issatec. com o radicándolos en la Calle 109 No. 6-46 de Bogotá D.C. dirigido al área de recursos humanos, con el fin de realizar la verificación de la información, identificar el(los) beneficiario(s) para proceder con su pago. En el evento en que ninguna persona asista a reclamar las prestaciones sociales debidas, éstas se consignaran a ordenes de un juzgado para que sean parte del eventual proceso de sucesión. Atentamente, TVEEZ COLOMBIA S.A. H13

TRIBUNAL DE SUCESIONES Y FAMILIA. EDICTO. División

SUFFOLK, EXPEDIENTE No: SU23A0850SJ, Sebastián Gonzalez Ardilla VS, Johny A. Gonzalez Lemus. Demanda por Dependencia interpuesta el 10 de Noviembre del 2023, ha sido presentada ante este Tribunal por la Demandante Sebastián Gonzalez Ardilla contra el Demandado antes mencionado: Johny A. Gonzalez Lemus solicitando una Resolución de Dependencia con determinación relativa al Estatus de Inmigrante Especial Juvenil, de conformidad con G.L. c. 119, §39M. Dicho demandado no se encuentra dentro del Estado y se desconoce su actual paradero. Por lo tanto, la notificación personal del mencionado demandado no es factible. El demandado no ha comparecido voluntariamente en esta acción. El demandado deberá notificar al abogado de la demandante: Abogado Kevin McCarthy, ubicado en Magaletta and McCarthy, PC, 76 Canal St. Segundo Piso, Boston, MA, 02114 su respuesta correspondiente a la demanda dentro de los 7 días siguientes a la notificación de este emplazamiento, sin contar el día de la notificación. El Demandado también deberá presentar su respuesta en la oficina del Registro de este Juzgado en el Tribunal de Sucesiones y Familia de Suffolk, ya sea antes de la notificación al demandante o al abogado del demandante, si está representado por un abogado, o dentro de un tiempo razonable a partir de entonces. ORDEN DE EMPLAZAMIENTO. Se ORDENA que una copia de esta citación sea: Emplazada, con una copia de la demanda, o que sea publicada una copia de la citación en un Diario de Circulación General en Nuevo Bello. Antioquia, Colombia, publicación de circulación en la zona geográfica a la que el demandado se haya tenido su último domicilio, por lo menos siete (7) días antes de la fecha de la audiencia. Este asunto será programado para una Audiencia Administrativa el Octubre 10 del 2024. Testado, Brian J. Dunn, Abogado, Juez Primero de dicho Tribunal, este dia 2nd de Agosto del 2024. (Firma y sello)\_Registro

### **Emplazatorios**

EMPLAZAMIENTO. DE LA DEMANDA DE DEPENDENCIA DE CONFORMIDAD CON G. L. c. 199, § 39M Expediente No. MI24A00735.J. Soberania de Massachusetts Juzgado de Primera Instancia Tribunal de Sucesiones y Familia. Juan E. Rios Rojas, Demandante VS. Nilson O. Rios Munoz, Demandado "Padre" Si es aplicable: Demandado "Madre". Tribunal de Familia y Sucesiones de Middlesex. Al demandado arriba mencionado: Se le ordena comparecer ante el Tribunal de Familia y Sucesiones de Middlesex para una audiencia sobre esta Demanda de Dependencia de conformidad con G. L. c. 199, § 39M Información de la Audiencia: Moción Fecha: Octubre 30, 2024 Hora: 08:30 AMLugar: Www.Zoongov.com/my/mcsweeny Audiencia Virtual, llamando al: 1646 828 7666 Reunion Numero: 161 5769 5526. Por la presente se le convoca y requiere para notificar a: Kevin McCarthy, Esq. Quien tiene su domicilio en: Magaletta and McCarthy, PC 76 Canal St. Segundo Piso Boston, Massachusetts 02114. Su respuesta, si la hubiere, a la demanda por la cual se le notifica por la presente dentro de los 7 dias siguientes a la notificación de esta citación, excluido el día de la notificación. También se le requiere que presente su respuesta a la demanda en la oficina del registro de este tribunal en el Tribunal de Familia y Sucesiones de Middlesex. ya sea antes de la notificación al demandante o al abogado del demandante, si está representado por un abogado, o dentro de un plazo razonable a partir de entonces. Testado, Juez Terri L. Klug Cafao, Juez Primero de este Tribunal. Firma Registro de Sucesiones Fecha: Agosto 7, 2024. H2

### **Notarias**

EDICTO EMPLAZATORIO, Granada, Ant. Agosto 23 de 2024. La Notaria Única del Circulo de Granada Antioquia por medio del presente CITA Y EMPLAZA. A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, dentro de los 10 días siguientes a la publicación de este edicto, en el trámite de liquidación sucesoral del causante JAIME ALBERTO GALLEGO RAMIREZ, quien se identificaba en vida con la cédula de ciudadanía No. 70.900.167, quien falleciera en el municipio de Rionegro Ant el 01 de Febrero de 2021, Se ordena la publicación de este edicto en un periódico de alta circulación y en la radio local, se fija en lugar visible de la Notaria por 10 días. MARINA QUINTERO HOYOS, NOTARIA UNICA - GRANADA ANTIOQUIA. (Hay firma). H16

EDICTO. EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE CAJAMARCA TOLIMA, EMPLAZA, A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente Edicto en el periódico, en el trámite notarial de liquidación sucesoral intestada del causante JOSE IGNACIO MARIN BARON, quien se identificara en vida con la cédula de ciudadanía número 14.210.033 expedida en Ibaqué Tolima, y quien(es) falleció(erón) el día veintiséis (26) de febrero del año dos mil veinticuatro (2024) en Cajamarca Tolima, habiendo sido el lugar de su último domicilio y asiento principal de sus negocios el municipio de Cajamarca Tolima. - Aceptado el tramite respectivo en esta Notaría, mediante acta número veintisiete (27) de fechatrece (13) días del mes de Agosto de 2024, se ordena la de lo dispuesto por el artículo 3o. del Decreto 902 de 1.988, ordenándose además su fijación en lugar visible de la Notaria por el término de diez (10) dias. El presente Edicto se fija hoy catorce (14) de Agosto de 2.024 a las 8: A.M. El Notario, JORGE EMILIO SUAREZ VELANDIA. (Hay firma y sello). H6

NOTARIA ÚNICA DE ACACIAS. EDICTO EMPLAZATORIO. LA SUSCRITA NOTARIA ENCARGADA DEL CIRCULO DE ACACIAS (META), EMPLAZA. A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir en el trámite de liquidación de herencia intestada del causante FRAN ALONSO MENESES ROMERO (Q.E.P.D.), quien se identificaba en vida con la cédula de ciudadania número 86.056.345 de Villavicencio, fallecido el día 01 de mayo de 2023 en la ciudad de Bogotá D.C., inscrito en el registro civil de defunción bajo el indicativo serial 10979076 de fecha 08 de mayo de 2023 de la Notaria Veinticuatro de Bogotá D.C., quien tuvo su último domicilio en el Municipio de Acacias (Meta). El trámite fue aceptado mediante el acta No. 124 del ocho (8) de agosto del año dos mil veinticuatro (2024), ordenando la citación de las personas que tengan derecho a concurrir a la liquidación de herencia, mediante la fijación de este edicto y su respectiva publicación en un periódico de amplia circulación nacional y su difusión en una emisora del lugar, además de fijarlo por el término de diez (10) días hábiles en sitio visible de esta notaria. El presente edicto se fija hoy nueve (9) de agosto del año dos mil veinticuatro (2024) siendo las ocho de la mañana (8:00 a.m.) y será desfijado el día veintitrés (23) de agosto del año dos mil veinticuatro (2024), a las cuatro de la tarde (4:00 p.m.). YAQUELINE CARRASCO LOZANO. NOTARIA ENCARGADA DEL CIRCULO DE ACACIAS (META).

(Hay firma y sello). H5 NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO DE MARIQUITA - TOLIMA. EDWAR DIAZ ZAPATA NOTARIO EDICTO, EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE MARIQUITA (TOLIMA) CITA Y EMPLAZA. A todas las personas que se crean con derecho a intervenir dentro de los diez (10) dias siguientes a la publicación del presente edicto en el periódico y la radiodifusora, en el trámite de la Liquidación Sucesoral Intestada de la Causante DORA DIAZ DÉ CARDONA, quien se identificaba con la cédula de ciudadanía número 28.744.857 expedida en Fresno (Tolima), quien falleció en el municipio de Mariguita (Tolima), el día veinte (20) de febrero de dos mil veinticuatro (2.024), cuyo último domicilio y asiento principal de sus negocios fue el Municipio de Mariguita (Tolima), aceptado el trámite en esta Notaria según Acta número ciento treinta y cuatro (134), de fecha veintiséis (26) de agosto del dos mil veinticuatro (2.024). Se ordena la publicación de este edicto en un diario de circulación nacional y en la radiodifusora local en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3º del Decreto 902 de 1.988, modificado por el Decreto 1729 de 1.989, ordenándose además su fijación en un lugar visible de la Notaria por el término de diez (10) días hábiles. El presente edicto se fija hoy veintisiete (27) de agosto del dos mil veinticuatro (2.024), a las 8:00 AM. El Notario Único, EDWAR DIAZ ZAPATA NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE MARIQUITA - TOLIMA, H4

NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO DE MARIQUITA - TOLIMA. EDWAR DIAZ ZAPATA NOTARIO EDICTO. EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE MARIQUITA (TOLIMA) CITA Y EMPLAZA. A todas las personas que se crean con derecho a intervenir dentro de los diez (10) dias siguientes a la publicación del presente edicto en el periódico y la radiodifusora, en el trámite de la Liquidación Sucesoral Intestada de la Causante ESTHER SOFIA GALLO DE MARTINEZ, quien se identificaba con la cédula de ciudadanía número 24.755.136, quien falleció, el día treinta y uno (31) de mayo de dos mil catorce (2.014) en la ciudad de Manizales (Caldas), cuyo último domicilio y asiento principal de sus negocios fue el Municipio de Mariguita (Tolima), aceptado el trámite en esta Notaría según Acta número ciento treinta y dos (132), de fecha veintiséis (26) de agosto del dos mil veinticuatro (2.024). Se ordena la publicación de este edicto en un diario de circulación nacional y en la radiodifusora local en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 3º del Decreto 902 de 1.988, modificado por el Decreto 1729 de 1.989, ordenándose además su fijación en un lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) dias hábiles. El presente edicto se fija hoy veintisiete (27) de agosto del dos mil veinticuatro (2.024), a las 8:00 AM. El Notario Único. EDWAR DIAZ ZAPATA NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE

MARIQUITA - TOLIMA, H5 NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO DE MARIQUITA - TOLIMA. EDWAR DIAZ ZAPATA NOTARIO EDICTO, EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE MARIQUITA (TOLIMA) CITA Y EMPLAZA. A todas las personas que se crean conderecho a intervenir dentro de los diez (10) dias siguientes. a la publicación del presente edicto en el periódico y la radiodifusora, en el trámite de la Liquidación Sucesoral Intestada del Causante GERARDO CHILA MENDEZ, quien

se identificaba con la cédula de ciudadanía número 403.954,

quien falleció en el municipio de Mariguita (Tolima), el día | dieciséis (16) de febrero de dos mil catorce (2.014), cuyo último domicilio y asiento princípal de sus negocios fue el Municipio de Mariquita (Tolima), aceptado el trámite en esta Notaria según Acta número ciento treinta y tres (133), de fecha veintiséis (26) de agosto del dos mil vein-ticuatro (2.024). Se ordena la publicación de este edicto en un diario de circulación nacional y en la radiodifusoralocal en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3º del Decreto 902 de 1.988, modificado por el Decreto 1729 de 1.989, ordenándose además su fijación en un lugar visible de la Notaria por el término de diez (10) dias hábiles. El presente edicto se fija hoy veintisiete (27) de agosto del dos mil veinticuatro (2.024), a las 8:00 AM. El Notario Unico. EDWAR DIAZ ZAPATA NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE MARIQUITA - TOLIMA, H6

NOTARÍA PRIMERA EL ESPINAL. DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. EMPLAZA. A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto, en trámite Notarial de Liquidación de Herencia de los causantes MARCO TULIO HERNANDEZ URUEÑA, quien en vida se identificó con la C.C. 2.294.425, fallecido el Veintidós (22) de Noviembre del año. dos mil veintitrés (2023) en el municipio de Espinal y EVELIA SANCHEZ DE HERNANDEZ, quien en vida se identificó con la C.C. 28.702.826, fallecida el Doce (12) de Enero de Dos mil veinticuatro (2024); siendo el municipio de Espinal Tolima, el lugar de su último domicilio y asiento principal de sus negocios. Se ordena publicar este EDICTO por una sola vez, en un periódico de amplia circulación y difundirlo a través de la emisora local y fijarlo en un lugar visible de esta notaria por el término de diez (10) días, en cumplir a lo dispuesto por el artículo 3 del decreto 902 de 1988. El presente EDICTO, se fija el Veintiséis (26) de Agosto de dos mil veinticuatro (2024), siendo las ocho (8:00) de la mañana. JUAN ENRIQUE SANABRIA CLAVIJO. NOTARIO. Notaria Primera de El Espinal Tolima. Notario JUAN ENRIQUE SANABRIA CLAVIJO, Dirección: Carrera 5º #10-44, Teléfono: 2390651. Cel:310670346 Email: notalespinal@hotmail.com (Hay firma y selio). H7

NOTARÍA PRIMERA EL ESPINAL. DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EMPLAZA. A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) dias siguientes a la publicación del presente edicto, en trámite Notarial de Liquidación de Herencia del causante JULIO CESAR NARAN IO VILLAREAL, quien en vida se identifico con la C.C. 11.318.332, fallecido el Veintitrés (23) de Mayo del año dos mil veintitrés (2023) en la ciudad de Girardot; siendo el municipio de Espinal Tolima, el lugar de su último domicilio y asiento principal de sus negocios. Se ordena publicar este EDICTO por una sola vez, en un periódico de amplia circulación y difundirlo a través de la emisora local y fijario en un lugar visible de esta notaria por el término de diez (10) días, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3 del decreto 902 de 1988. El presente EDICTO, se fija el Veintiseis (26) de Agosto de dos mil veinticuatro (2024), siendo las ocho (8:00) de la mañana. JUAN ENRIQUE SANABRIA CLAVUO. NOTARIO. (Hay firma y sello). H15

NOTARÍA ÚNICA. EDICTO 2024-012. EL NOTARIO ENCARGADO DE LA NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO DE MANTA, CUNDINAMARCA, EMPLAZA, A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente Edicto en un periódico de amplia circulación y en la radiodifusora local, en la liquidación notarial de la sucesión iliquida e intestada del causante el señor PEDRO GOMEZ VARGAS Q.E.P.D., quien se identificaba con la cedula de ciudadania número 320.041 expedida en Manta, Cundinamarca, quien falleció en la ciudad de Bogotá D. C., el día 13 de diciembre del año 1972, y la señora ERMELINDA LEON DE GOMEZ Q.E.P.D., quien se identificaba con la cedula de ciudadania número 20.741.357 expedida en Manta, Cundinamarca, quien falleció en el municipio de Manta, Cundinamarca, el día 7 de febrero del año 1985, siendo el Municipio de Manta, Cundinamarca, el lugar de sus últimos domicilios y el asiento principal de sus negocios. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, mediante el acta número trece (013) de fecha veintidos (22) días del mes de agosto del año Dos Mi Veinticuatro (2024), se ordena la publicación de este edicto en un periódico de amplia circulación y en la radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3º, número 2, del Decreto 902 de 1.988, ordenándose además su filación en lugar visible de la Notaria por el término de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy a los veintitrés (23) días del mes de agosto de 2024, a las 8:00 horas. EL NOTARIO (E.). ANDRES AVELINO SANCHEZ BEJARANO. Notario Encargado de la Notaria Única de Manta. (Hay firma y sello), H10

NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO DE MARIQUITA - TOLIMA. EDWAR DIAZ ZAPATA NOTARIO EDICTO. EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE MARIQUITA (TOLIMA) CITA Y EMPLAZA. A todas las personas que se crean con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto en el periódico y la radiodifusora, en el trámite de la Liquidación Sucesoral Intestada del Causante GUSTAVO ADOLFO GUZMAN GUTIERREZ, quien se identificaba con la cédula de ciudadanía número 1.109.291.683, quien falleció en el municipio de Fresno (Tolima), el día cinco (05) de junio de dos mil veintitrés (2.023), cuyo último domicilio y asiento principal de sus negocios fue el Municipio de Mariguita (Tolima). aceptado el trámite en esta Notaría según Acta número ciento veintidós (122), de fecha treinta y uno (31) de julio del dos mil veinticuatro (2.024). Se ordena la publicación de este edicto en un diario de circulación nacional y en la radiodifusora local en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3º del Decreto 902 de 1.988, modificado por el Decreto 1729 de 1.989, ordenándose además su fijación en un lugar visible de la Notaria por el término de diez (10) días hábiles. El presente edicto se fija hoy primero (01) de agosto del dos mil veinticuatro (2.024), a las 8:00 AM. El Notario Unico, EDWAR DIAZ ZAPATA NOTARIO UNICO DEL ÍRCULO DE MARIQUITA - TOLIMA, H3

REPUBLICA DE COLOMBIA. DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. NOTARIA UNICA DEL CÍRCULO DE LA MESA Dr. ALBERTO HERNANDO BASTO PEÑUELA NOMBRADO POR CONCURSO DE MERITOS. EDICTO. EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DE LA MESA (C.), EMPLAZA, A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A INTERVENIR, DENTRO DE LOS 10 DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION Y DIFUSION DEL PRESENTE EDICTO, EN EL TRAMITE DE LIQUIDACION SUCESORAL DEL (LA) (LOS) CAUSANTE (S): LUIS ALFREDO PEDRAZA LOPEZ C.C. No. 2.917.280. ULTIMO DOMICILIO MUNICIPIO DE: LA MESA CUNDINAMARCA, LUGAR Y FECHA DE FALLECIMIENTO: BOGOTA EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023, ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA NOTARIA, MEDIANTE ACTA No. 37 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2024, SE ORDENA LA PUBLICACION DE ESTE EDICTO EN UN PERIODICO DE AMPLIA CIRCULACION NACIONAL Y SU DIFUSION EN UNA EMISORA DE ESTA LOCALIDAD, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR EL ARTÍCULO 3 DEL DECRETO No. 902 DE 1988. SE ORDENA ADEMAS LA FIJACION DE ESTE EDICTO EN LUGAR VISIBLE DE LA NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ (10) DIAS HABILES. PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES SE FLIARÁ EN CARTELERA DE LA NOTARIA EL DIA 24 DE AGOSTO DE 2024 SIENDO LAS 8:00 DE LA MAÑANA. JUDITH MARCELA FERNANDEZ RIVAS. ENCARGADA DE LA NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE LA MESA CUNDINAMARCA, O.P.G.R. (Hay firma y sello). H7

REPUBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. NOTARÍA ÚNICA VILLAGARZON. EDICTO: LA NOTARÍA ÚNICA DEL CÍRCULO DE VILLAGARZON, PUTUMAYO, EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación de este EDICTO en el periódico, en el proceso Notarial de liquidación de sucesión intestada del causante "ABACUC DAVID JURADO" quien se identificaba con la cédula de ciudadanía No. 5.350.938 de Taminango, fallecido en el municipio de Puerto Asís Putumayo, el día 09 de febrero de 2024 y que el asiento principal de sus negocios fue el Municipio de Villagarzón, Departamento del Putumayo, y cuyo trámite respectivo se aceptó en esta Notaría mediante Acta No. 062 del 26 de agosto de 2024. - Se ordena la publicación de este edicto en un periódico de amplia circulación nacional y en cualquiera de las emisoras locales de esta ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3º del Decreto 902 de 1988, ordenándose además, su fijación en un lugar visible de la Notaria por el termino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 26 de agosto de 2024, a las 2:22 p.m. DR. JAIRO ERMINSUL MONCAYO QUINTANA. Notario Unico del Circulo de Villagarzón. Se desfija el presente edicto: siendo las: DR. JAIRO ERMINSUL MONCAYO QUINTANA. Notario Unico del Circulo de Villagarzón, (Hay firma y sello), H14

### Avisos de Ley

### AVISO DE CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN DE TÍTULO VALOR

Se está solicitando ante Banco Davivienda S.A., la cancelación y reposición del CDT No 0058CF0315635755, fecha expedición: Julio 03 2024, Fecha vencimiento: Diciembre 08 2024, Tasa: 9.85% E.A., Plazo: 155 días. Tipo Manejo: Individual, Valor \$ 20.000.000. Otorgante: Banco Davivienda S.A. Titular: ROSALBA ROMERO MORALES C.C. 41.651.113, Motivo: Hurto. Se reciben notificaciones en Davivienda S.A., Oficina Prado Veraniego. Dirección: Avda. Cra. 45 No. 127-87, en Bogotá D.C. Cualquier transacción comercial carece de validez.

### EL CENTRO DEL CONOCIMIENTO DINÁMICO

Informa que de acuerdo con lo estipulado en el Art. 212 del C.S.T, que el señor JOSÉ STIVEN MURILLO CARO, identificado con C.C. 1.004.776.591, falleció el 2 de julio del 2024. Las personas que consideren tener derecho a reclamar sus honorarios pendientes deber enviar un correo electrónico a: personal@conocimientodinamico.co para ejercer sus derechos dentro de los 30 días siguientes a la publicación de este aviso. SEGUNDO AVISO

#### LA COOPERATIVA DE SUBOFICIALES NAVALES "COOSONAV"

Informa que el señor JORGE ENRIQUE LOPEZ DOMINGUEZ, falleció el día 01 de julio de 2024, en la ciudad de Cartagena Bolivar, al momento de su muerte era Asociado a esta Cooperativa. Quienes crean tener igual o mejor derecho a reclamar los valores que le corresponden por concepto de Aportes y Auxilio, deben presentarse en la Cooperativa en la Calle 39 Bis Nro. 29-87 Barrio la Soledad de la ciudad de Bogotá. D.C., dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de esta publicación, con el fin de acreditar su derecho.

### GBS Global Business Services SAS - NIT. 901.122.402-1

Informa que el señor Corredor Correa Nicolas, identificado con C.C No. 1.010.142.115, falleció el día 17 de Agosto 2024. Quienes consideren tener derecho a reclamar sobre su liquidación y prestaciones sociales, deben presentarse en la AV Calle 26 No 92.32 Edificio BTS-5, en la ciudad de Bogotá D.C., o comunicarse al correo liquidaciones@scotiabank.com.

#### SERTECPET DE COLOMBIA S.A. NIT 900164998-3

Informa que el señor SANTIAGO GUZMAN DIAZ identificado con C.C No. 1.118.546.209 de Yopal, falleció el día 17del mes de agosto del año 2024. Quienes consideren tener derecho a reclamar sobre su liquidación y prestaciones sociales, deben presentarse en la Avenida carrera 9 No 123-36 piso 4 en la ciudad de Bogotá, teléfono 6017426566. Primer Aviso.

### POLLO OLIMPICO S.A.

En conformidad con el art. 212 del C.S.T., informar que el señor ANDRÉS FELIPE RAMÍREZ CORREA (QEPD), con C.C. 1.193. 116.338, laboro en la compañía hasta el día de su fallecimiento el 04 de agosto de 2024, a reclamar las Prestaciones Sociales se ha presentado el Señor JHON JAIRO RAMIREZ MACEA, (Padre del fallecido), quienes se crean con igual o mejor derecho, deben dirigirse con documentación requerida dentro de los 30 días siguientes a esta publicación a la Carrera 79D # 16C- 51, Barrio Visión Colombia, Bogotá.

### SECANCOL LTDA

Que La señora ANA MILENA ROJAS PARRA, descansó en la paz del señor el 05 de Julio del 2024, se presentaron a reclamar las acreencias laborales el señor Roberto Sanabria Ahumada, identificado con C.C. No. 80.657.137, al igual que los hijos Diego Andres Cortes, identificado con C.C. No. 1.000.492.906, Sayda Dayana Sanabria, identificada con T.I. 1.011.210.923, en calidad de Beneficiarios. Quienes consideren tener derechos favor presentar documentación en la Carrera 8 A No. 107 A-25 Bogotá, D.C. P 2 aviso.

### Unchatcon...

Nani

### Luciano Jaramillo, psicólogo

### REDACCIÓN CULTURA

#### ¿Cómo llegó a Selia?

Tras graduarme enfrenté una crisis común de no saber qué hacer con mi vida y después de un tiempo me gradué de psicología en 2015. Además, completé algunos estudios en administración. Trabajé en WeWork Colombia, participando en la apertura de los primeros edificios en el país. Durante la pandemia decidí retirarme de la empresa para tomar un respiro, y fue entonces cuando conocí a Santiago de Duque, fundador de Selia. Empezamos a trabajar juntos en este provecto.

### ¿Cuál es la propuesta de esta plataforma?

Inicialmente fue concebida para ayudar a médicos especialistas a gestionar sus consultas privadas. Sin embargo, al involucrarme en el proyecto propuse integrar la psicología. En los primeros meses nos enfocamos en experimentar con un equipo reducido de psicólogos y ajustar la plataforma. Decidimos entonces concentrarnos exclusivamente en salud mental, y el equipo comenzó a crecer. En la medida en que desarrollábamos la plataforma identificábamos dos necesidades claves: por un lado, los psicólogos necesitaban una manera efectiva de darse a conocer y, por otro, las personas buscaban a un psicólogo que se ajustara a sus necesidades específicas. Ahora, nuestro objetivo es resolver el desafío de encontrar al terapeuta adecuado. A menudo la recomendación de un conocido no garantiza que el psicólogo sea el correcto para cada individuo, ya que cada persona tiene diferentes necesidades sobre su bienestar.

#### En la gestación de este proyecto, ¿cree que tuvo algo que ver la crisis de salud mental que hubo durante la pandemia?

Sin duda, la pandemia sacó a la luz una crisis de salud mental que antes estaba en gran medida oculta. Las dificultades emocionales y psicológicas que surgieron durante ese tiempo hicieron que la gente hablara más abiertamente sobre estos problemas. La virtualidad también cumplió un papel importante. La sociedad se volvió mucho más receptiva a conectarse y realizar actividades a través de medios digitales. Esto creó un entorno propicio para plataformas como Selia, que aprovechan la tecnología para ofrecer servicios de salud mental.

#### ¿Cómo analiza el panorama de salud mental en Colombia?

El panorama está mostrando varias tendencias interesantes. Primero, es evidente que las generaciones más jóvenes están mucho más abiertas a tratar temas de



hacer lo mismo. Esta apertura se refleja en nuestro público, que está compuesto principalmente por personas de entre 20 y 30 años. Las mujeres parecen estar más dispuestas a recibir ayuda y buscar servicios de salud mental, aunque también estamos viendo que los hombres están comenzando a hacerlo en mayor grado.

### ¿Cuáles son los problemas más comunes?

Hemos observado que la ansiedad y la presión son bastante frecuentes. Asimismo, hay muchas personas que se acercan a la psicoterapia no necesariamente porque estén en crisis, sino para entender mejor el proceso y explorar cómo pueden complementar sus vidas. Esto es interesante, porque no solo estamos ofreciendo ayuda a quienes están en momentos difíciles, sino que además proporcionamos herramientas para enfrentar futuros desafíos. Muchas personas buscan orientación para estar mejor preparadas cuando enfrenten situaciones complicadas, como rupturas amorosas, duelos, cambios en la vida o problemas laborales.

### En el contexto colombiano, ¿cuáles son las principales causas de estas problemáticas?

Algunas de las principales causas o factores comunes que he observado incluyen el impacto de las redes sociales. Aunque no soy un experto, he hablado con psicólogos que trabajan con adolescentes y jóvenes. Ellos han señalado que la adicción a las redes sociales y la tendencia a compararse constantemente en ellas pueden generar complejos y confusión en los jóvenes, llevándolos a autosabotearse. Si esta situación no se controla desde el principio puede desarrollar problemas más graves.

### ¿Cuál cree que es el siguiente paso que dará el campo de la psicología?

La psicología, especialmente la psicoterapia, está atravesando un período de evolución. En la actualidad hay una creciente atención y diversificación en los enfoques psicológicos. Además, estamos viendo una tendencia hacia métodos innovadores, enfoques más espirituales u holísticos. La psicología está tomando un papel más protagónico, en parte gracias a plataformas digitales que permiten conectar a personas de todo el mundo con profesionales de la salud mental. Esta conectividad está transformando la forma en que se accede a la terapia y está abriendo nuevas posibilidades para el cuidado psicológico. La misión fundamental es trabajar en uno mismo, para luego compartir ese bienestar con quienes nos rodean, lo que a su vez influye positivamente en la sociedad. Este es el mayor objetivo del trabajo en salud mental: fomentar el crecimiento personal para contribuir a un cambio positivo en la comunidad.

salud mental. Ellos animan a sus mayores a Luciano Jaramillo es el cofundador de la plataforma Selia. / Cortesia\*

psicoterapéutico en la era digital.